#### La discusión por la paritaria sigue abierta

El pago de un bono de emergencia en dos cuotas sirvió para evitar un nuevo paro de colectivos\_P.8



Obras para 2024 Las distribuidoras de gas detallaron planes de inversión\_\_P.18

# CTOMISTA BUENOS AIRES . ARGENTINA W.CRONISTA.COM

JUEVES

25 DE ABRIL DE 2024

PRECIO: \$ 900

- URUGUAY: \$ 40 W
- PARAGUAY: G\$ 9.500

Merval 1.233,996 ♥-0,94 — Dow Jones 38.460,92 ♥-0,11 — Dólar BNA Mayorista 892,50 0,06 — Euro 1,07 0,01 — Real 5,15 0,03 — Riesgo país 1205 2,64

APUESTAN A CONSEGUIR HOY DICTAMEN DE COMISIÓN

# Diferencias entre bloques dialoguistas por cambios laborales obligaron a dar otro retoque a la Ley Bases

El oficialismo aceptó acotar los artículos sumados al texto por pedido de la UCR. Buscarán avanzar en paralelo con el paquete impositivo

Después de haber neutralizado una sesión pedida por la oposición para reabrir el debate sobre la movilidad jubilatoria y el financiamiento universitario, el oficialismo tuvo que activar negociaciones de urgencia para conseguir avanzar hoy con la Ley Bases. Los representantes de Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Pichetto, cuestionaron la inclusión de la reforma laboral que figuraba en el DNU 70/23. La UCR planteó que debatir estos puntos era condición para respaldar la ley. Por lo cual, para no frustrar todo el proyecto, La Libertad Avanza propuso votar una versión más acotada de ese articulado, que incluya la creación de un nuevo régimen de cese laboral y la extensión del período de prueba. Si todos los bloques dan su consentimiento, hoy tratarán de darle dictamen para poder llevar la norma al recinto la semana que viene. En paralelo, la Comisión de Presupuesto tratará de avanzar con Ganancias y el resto del paquete fiscal. \_\_\_P.9y11



Los bonos y las acciones se dieron vuelta: inversores ahora quieren ver avances legislativos\_\_\_.14

#### > ZOOM EDITORIAL

Pragmatismo y giro en U, el plan para salir del pozo y no agotar la paciencia

Walter Brown Jefe de Redacción \_\_p. 2\_\_

#### **POPINION**

"No la ven": la clase media vs. la política de Milei

Catalina de Elía Periodista \_\_p. 3\_\_

#### \* #CASHTAG

Las materias que se dan en la **UBA** y hoy son clave para Milei

Jairo Straccia Periodista p. 12\_\_\_

EL BCRA AJUSTA SUS PRIORIDADES

## Las reservas superaron los u\$s 30.000 millones, pero el levantamiento del cepo aparece más lejos

Informe presentado en EE.UU. revela que la consolidación fiscal será condición necesaria

Las reservas brutas del BCRA ma de lo que pronosticaban los superaron ayer los u\$s 30.000 millones. Lo hizo tras la compra de u\$s 109 millones en el mercado oficial de cambios, con lo cual acumula u\$s 3129 millones en el mes y u\$s 14.505 millones desde el salto devaluatorio de diciembre. Las tenencias netas aún siguen siendo negativas por más de u\$s 4000 millones, muy por enci-

consultores privados. Así lo precisó el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, en una presentación que hizo en EE.UU. ante inversores, en la que dejó ver que los plazos para el levantamiento del cepo pueden llegar a ser más extensos. Para el funcionario, la prioridad del equipo económico es asegurar la consolidación fiscal. \_\_\_ P. 15



RETOMAN DIÁLOGO CON LOS RECTORES

#### Universidades: tras absorber el impacto de la marcha, Milei pide que acepten auditorias

Después de la multitudinaria marcha realizada el martes en defensa de la educación pública, el presidente Javier Milei reiteró que nunca tuvo intención de promover el cierre de universidades, pero ratificó a la vez que hará todo lo necesario para evitar que hagan negocios con la política. Por eso insistirán con los rectores en fijar mecanismos de auditoría, más allá de los que pueda llevar adelante el Congreso a través de la AGN. \_\_\_P. 10

#### > EL TUIT DEL DÍA



"Me insto a responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor"

> Pedro Sánchez Presidente de España

#### **EL NÚMERO DE HOY**

4,2%

La caída de la actividad sin agro en el primer bimestre del año. Con agro, la caída fue del 3,6%, según Iaraf.

#### DOOM EDITORIAL



Walter Brown wbrown@cronista.com

"La confianza en la administración de Milei muestra una notable resiliencia al ajuste", dice el BCRA. Pero la marcha universitaria pareció marcar un límite

## Pragmatismo y giro en U, el plan para salir del pozo y no agotar la paciencia

a revelación del programa de estabilización que el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, realizó ante inversores en Washington, dejó expuestas las dos claves que el presidente Javier Milei ha resuelto aplicar para llevar adelante su plan económico y preservar apoyo social: pragmatismo y giro en U.

El programa presentado en el marco de la Asamblea de Primavera del FMI planteó una "estrategia pragmática" consistente en una terapia de shock en todos los frentes para salir de la crisis, el establecimiento de un ancla fiscal previa al levantamiento del cepo, realineación cambiaria, consolidación fiscal, restricción monetaria, reversión de la balanza de pagos, aumento de las reservas del BCRA, control de los pasivos financieros de esa entidad y diferimiento del pago de importaciones, entre otros ítems, con el objetivo de establecer una política cambiaria flexible, competencia de monedas incluida.

El BCRA observó una caída de la inflación más rápida de lo previsto, a tal punto que ya calcula que cerrará abril en el 9% y en menos de 6% en mayo. Aunque Milei se entusiasma con números más bajos al ver informes privados que señalan que la inflación núcleo casi no se movió en lo que va del mes.

El Presidente está convencido de que mostrar

cuanto antes resultados favorables en la lucha contra la inflación es vital para sostener la paciencia social. Por ello, el plan presentado con la intención de darle un giro en U a la situación económica, marca como esenciales al seguimiento del apoyo de la sociedad, los partidos de oposición, el sector privado y los mercados. Los últimos dos parece ya tenerlos. El político navega en la incertidumbre parlamentaria de las negociaciones por el segundo intento de aprobar la ley Bases. Y el primero, aquel en el que confía para revertir con la elección del año próximo la relación de fuerzas en el Congreso, lo forzó a dar ayer muestras de pragmatismo, como le ocurrió con la desregulación del sector de medicina prepaga.

"La confianza en la administración de Milei muestra una notable resiliencia al ajuste", señala el programa presentado. Pero la marcha universitaria pareció marcar un límite social a ese recorte y el Presidente no tardó en girar en U. Como advierte el analista Rosendo Fraga: "El conflicto social actúa con la teoría del resorte. Acumula, acumula y en algún momento salta".

Milei pareció entender que era hora de descomprimirlo. Primero evitó el protocolo antipiquete, soltó partidas y ayer, más allá de arrojar duras críticas a opositores, calificó al reclamo masivo como una causa noble, por lo que anunció que garantizará los fondos para el funcionamiento de las universidades.

#### LA FOTO DEL DÍA

#### EE.UU. otra vez debate por el aborto

Grupos de mujeres manifestaron ayer frente a la sede de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en Washington. Dos años después de haber anulado el derecho constitucional al aborto, el máximo tribunal tiene previsto ahora definir hasta qué punto pueden extenderse la prohibición de los estados ante situaciones de emergencia. El gobierno federal considera que los hospitales tienen que estar autorizados a realizar este procedimiento si consideran que la salud de una mujer embarazada corre grave riesgo. Los jueces analizan un caso presentado en Idaho, uno de los 14 estados que prohibió el aborto en todas las etapas del embarazo, con limitadas excepciones.

#### CRÉDITO: BLOOMBERG







La frase del día

Cristina Kirchner

Ex presidenta de la Nación

"El sábado voy a ir al acto (de inauguración del microestadio Presidente Néstor Kirchner en Quilmes) porque creo que es una buena oportunidad para reflexionar sobre este particular momento de la historia argentina, sobre este experimento del anarco-capitalismo y el sacrificio inútil al que está siendo sometido el pueblo argentino".

OPINION

Catalina de Elía Periodista



# "No la ven": la clase media vs. la política de Milei

n esta versión de país en urgencia, todo está en discusión. La demanda de un cambio profundo por parte de la ciudadanía trasciende a Javier Milei, aunque también lo explica.

No todos los argentinos desean dirigirse hacia donde apunta el Presidente, pero casi todo lo que defiende el status quo da sentido a su figura y a su gobierno. Según diversas encuestas y estudios consultados por El Cronista, en los últimos tres meses, la popularidad de Milei no sólo se ha mantenido, sino que ha crecido a pesar de la inflación, el severo ajuste y la delicada situación socioeconómica. Más del 50% de los argentinos responsabilizan de esta situación a los que gobernaron en el pasado, quienes, a juzgar por sus actuales comportamientos como opositores, parecen aún 'no verla'.

En este contexto, la marcha universitaria en reclamo por un mayor presupuesto y en contra del desprestigio del ámbito científico y universitario por parte de Milei emerge como la foto política más relevante de la semana. Cientos de miles, en su mayoría estudiantes y 'sueltos', reaccionaron por primera vez a una política del Presidente. Por ello, vale la pregunta de hasta qué punto esta manifestación afectó el vínculo de Milei con la ciudadanía y cómo impactó en su popularidad.

La masividad de la movilización preocupó al Gobierno
internamente, ya que muchos la
interpretaron como un reclamo
de la clase media, la cual ya está
haciendo grandes esfuerzos en
medio del ajuste. Externamente, el Presidente se burló
con un meme y varios funcionarios intentaron desacreditarla vinculándola a los "zurdos" y a la oposición.

Juan Negri, profesor y director de las carreras de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, firmante de una carta en apoyo del sistema universitario y científico, señaló que esta protesta representa la primera advertencia de buena parte de la sociedad a Milei, mostrando que no es una sociedad pasiva y que puede reaccionar ante su programa.

"Hubo una falta de estrategia por parte de Milei al involucrarse en algo tan importante para la sociedad argentina y para la clase media. Esto se explica por su visión ideológica y su postura antiintelectual y anticientífica. En cuanto a los costos, está en condiciones de absorberlos, ya que no hay nadie del otro lado para capitalizar ese descontento. Si el Gobierno continúa manejando bien la inflación, más allá de la advertencia que representó la protesta universitaria, Milei tiene muchas posibilidades de salir airoso. Hasta ahora, hemos visto a un Milei en la cresta de la ola; lo interesante será ver cómo reacciona cuando eso comience a desvanecerse", afirma Negri.

Pablo Semán, antropólogo y autor del libro Está entre nosotros, también compartió su punto de vista con El Cronista: "Una de las características de esta manifestación es que no fue organizada ni liderada por ningún individuo cuestionable. Esto no permite ni voceros únicos ni obligatorios". Semán cree que la relación entre economía, sociedad y universidades ha cambiado, y entre esos cambios está la emergencia de una corriente que es antiuniversitaria por diversas razones.

"Milei se dirige a todos ellos, pero creo que sobreestima en qué medida la universidad pública es legítima más allá de los problemas que pueda tener y de la crisis que atraviesa el mundo universitario en general. Además, creo que Milei no tiene el mismo margen para enfrentarse al mundo universitario que [Donald] Trump o [Jair] Bolsonaro tienen para enfrentarse

específicamente al mundo Woke. Cometieron el error de no prestar atención a lo que esta manifestación significaba", explica Semán.

El antropólogo, quien analizó profundamente en su último libro a los votantes de Milei, considera que uno de los motivos del crecimiento de su popularidad, a pesar del ajuste, es que los dirigentes opositores son impresentables y creen que la crisis se resolverá sola, lo que genera apoyo al gobierno entre los independientes que son partidarios de darle tiempo y ven que el camino de la inflación está disminuyendo junto con la promesa de que pasarán por momentos difíciles.

Diego Reynoso, profesor y director de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés (UdeSA), agregó su perspectiva: "Tengo la impresión de que lo que sucedió en la marcha del martes fue el caldo de cultivo de muchas cosas, no sólo del tema del financiamiento de la educación pública. Por ejemplo, firmé una carta en la UdeSA en la que expresamos nuestra preocupación ante las visibles campañas de desprestigio hacia la comunidad científica y académica. Creemos que el sistema universitario es uno solo, al igual que el sistema científico, y cuando se ataca a los investigadores y hay campañas anticientíficas, lo hace gente ignorante respecto a lo que se está investigando, lo cual es peligroso. Dependiendo de cómo reaccione esto en los próximos días, podría convertirse en la 125 de Javier Milei".

Pablo Knopoff, analista político y director de la consultora Isonomía, señala que Milei ha establecido un esquema de conversación desde la campaña presidencial y lo ha mantenido desde que asumió el gobierno, presentando un claro posicionamiento sobre cómo legitimar el costo de ordenar la economía del país al luchar contra los 'privilegiados' o la casta. De esa manera, se dirige lateralmente a los 'no privilegiados', quienes, en gran medida, frustrados con los gobiernos anteriores, lo eligieron como Presidente.

Este esquema se ha mantenido en casi todos los momentos de discusión hasta la marcha universitaria, donde tocó fibras emocionales de los propios 'no privilegiados' y quedó distanciado de ellos. "El impacto negativo potencial de esto aumentará si el gobierno no logra volver al esquema que lo llevó hasta aquí con cierta rapidez. Finalmente, esos 'no privilegiados', que son en gran parte de la clase media conceptual/histórica, dirimirán el destino de los dirigentes", afirmó Knopoff.

Para él, Milei encuentra sustento porque es percibido por muchos como un medio para salir de un sistema que necesitaba un cambio claro y sin matices. Además del cambio, es una figura que castiga a aquellos que querían cambiar. "Es tan fuerte ese sentimiento que le dan a Milei algo que no tienen para sí mismos: tiempo. También creen que lo que está haciendo por el país, aunque sea una entelequia, es en parte necesario, y que al final les traerá una mejora a su primer metro cuadrado. Milei tiene muchos significados, y es como si hubiera 'muchos Mileis' que permiten respaldar distintos sentimientos, y cada argentino que toma 'un Milei' puede obviar 'otros Mileis'".

Este vaivén de percepciones, combinado con la capacidad de Milei para capitalizar el descontento, plantea un escenario desafiante para el futuro político del país, donde la incertidumbre y la polarización seguirán siendo protagonistas en el horizonte cercano. En este complejo panorama, el tiempo dictará el curso de los acontecimientos y el verdadero impacto de las acciones de Milei en la sociedad argentina.

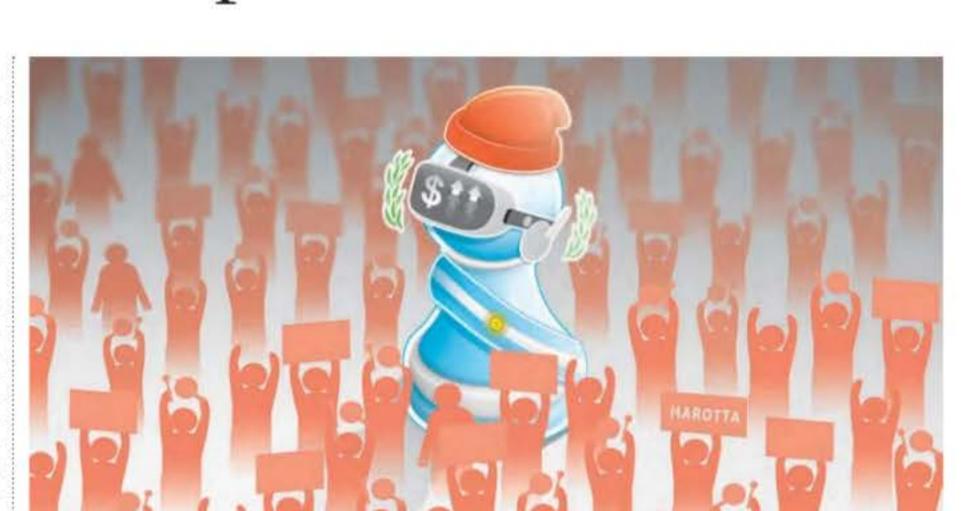

© El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. Av. Paseo Colón 746 1º P. Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

# 4 Valor agregado

#### INFORME DEL BCRA A INVERSORES

# El Gobierno prevé caída del 3,4%/PBI, con baja de inflación y mejora en reservas

En un informe a inversores destacó los pasos para salir del cepo, el ajuste fiscal y aseguraron que hay ya una mejora salarial en dólares. Señales para la deuda soberana y corporativa

Patricia Valli

pvalli@cronista.com

Una presentación del Gobierno ante inversores en Estados Unidos reveló cuáles son los avances y proyecciones del plan económico de Javier Milei sobre los que trabajan en el Palacio de Hacienda y el Banco Central, que prevén una caída de la economía del 3,4% para este año.

El informe estuvo a cargo del número 2 del BCRA, Vladimir Werning. Se titula "El programa de estabilización de Argentina: progreso y perspectivas" y le dedica una primera parte de los desbalances heredados, como la pérdida de reservas o la deuda de la autoridad monetaria.

"Un gran ajuste de precios relativos abordó la carga de un peso enormemente sobrevaluado y eliminó una amplia brecha cambiaria que impulsó el persistente agotamiento de las reservas del BCRA a lo largo de 2023", aseguró Werning en su exposición sobre las medidas que tomó el ministro de Economía Luis Caputo.

El equipo económico considera que "la convergencia del mercado hacia el tipo de cambio (post devaluación del 54%) redujo la incertidumbre". Y asegura que la política cambiaria "contribuye a anclar la inflación real en medio del retraso en las expectativas tras un cambio de régimen".

Así, "la inflación es inferior a las expectativas del sector privado que prevalecían cuando se lanzó el programa de estabilización". Para abril estima un 9%, como ya adelantó Milei, mientras que en mayo debería estar cerca del 6% si se cumple la proyección.

Los salarios, en tanto, pierden contra la inflación. No hubo espiralización, indica Werning. Caputo le puso techo a las paritarias por debajo de la inflación y el Ministerio de Trabajo empezó recién a homologar acuerdos. "La dinámica salarial no ha validado las preocupaciones del sector privado sobre una inercia inflacionaria ilimitada (o, en un caso extremo, el riesgo al que a menudo se hace referencia de un escenario de 'Rodrigazo')", dice el informe.

Werning cita como resultado "una baja en los precios de los alquileres", por ejemplo, que atribuye a la desregulación del sector. Y asegura que las tasas se encaminan a ser reales, como le reclamó el FMI.

Con un cambio de tendencia muy incipiente, el economista aventura que "los salarios se están normalizando en dólares estadounidenses desde niveles extremadamente bajos (ya sea medidos al tipo de cambio oficial o CCL)".

Sobre la AUH indica que "el Ejecutivo revirtió más de tres años de erosión inflacionaria del ingreso neto de la seguridad social en sólo tres meses". En el caso de las jubilaciones y pensiones, que fueron la principal variable de ajuste de los últimos tres meses, Werning hizo foco en los cambios a la fórmula para recomponer ingresos.

En términos macro y del saneamiento del BCRA, el informe detalla la acumulación de reservas que revirtió la sangría del año pasado con forma de "V" y el caso del Bopreal para canjear deuda por importaciones.

El detalle que brindó el equipo económico ante los inversores y el FMI en Washing-

"Los salarios se están normalizando en dólares desde niveles extremadamente bajos", dice Werning

La política cambiaria "contribuye a anclar la inflación", defendió el BCRA sobre el crawling peg

Para el equipo económico, la confianza en la administración Milei "es alta" pese a las últimas encuestas



ton DC, en tanto, sostiene que se dieron "pasos hacia la normalización cambiaria", medidas para la tasa mensual efectiva y acceso de pymes al MLC.

Mientras el Gobierno espera que el Fondo Monetario Internacional (FMI) habilite nuevo financiamiento por u\$s 12.000 millones, en cuanto a la deuda soberana, sostienen que los spreads de Argentina están saliendo del territorio donde no hay financiamiento. Algunos corporativos ya lo están consiguiendo, enfatizan.

Para este año, el BCRA prevé

que el PBI caerá 3,4%. El éxito del Gobierno está supeditado al apoyo político y social. El recorte presupuestario a jubilados, comedores y educación hizo mella en la imagen presidencial. La masiva marcha universitaria que se dio el martes afectó la relación del Gobierno con la clase media, aunque los datos que mostró Werning son previos.

"La confianza en la administración de Milei se mantiene alta" aseguraron, aunque las encuestas marcan que la popularidad va en baja.\_\_\_



# El BCRA espera un IPC de un dígito y advierte por "altos márgenes empresarios"

\_\_ Florencia Barragan

\_\_ fbarragan@cronista.com

En un informe oficial, el Gobierno reveló cuáles son sus proyecciones de inflación para los próximos meses. Allí, puso el foco en que existen "elevados márgenes empresarios", que en la actualidad contribuyen más a la inflación que la variación de los salarios.

Así surge del trabajo oficial del Banco Central, titulado "El programa de estabilización de Argentina: progreso y perspectivas". Fue presentado por Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central, durante la gira que mantuvo la semana pasada en Washington, junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

Sobre las expectativas de inflación, Werning reveló que prevén que abril cierre en 9%, producto de los aumentos de tarifas, y que sin los regulados, la núcleo esté en torno al 5%. "La inflación general se ve afectada por la rápida normalización de las tarifas de los servicios públicos", dice el documento. Para mayo, esperan un fuerte descenso de la inflación, al 5,8%.

Como motivos que explican esta baja, el trabajo dice que "la política cambiaria contribuye a anclar la inflación real". Además, agregan que la desinflación se da por la caída en la actividad y los salarios: "El ciclo económico contribuirá a la desinflación. La elasticidad de los precios resurge en medio de restricciones de ingresos".

El equipo económico asegura que uno de los cambios fundamentales en la política económica es la de "resucitar" el mandato de estabilidad de precios que debería tener el Banco Central. Hacia adelante, aseguran que hay lugar para que continúe la desinflación:

"Los determinantes de la estructura de precios internos, junto con el firme mandato de reforma de la administración, sugieren un margen significativo para una mayor desinflación del nivel de precios a lo

Un informe oficial estima que la inflación de mayo será de 5,8%, y hay margen para que continúe en baja

largo del tiempo", asegura.

Entre los determinantes de la inflación, enumeran: márgenes empresarios, carga fiscal, costos laborales no salariales, costos de financiamiento, barreras a la competencia, desregulación del mercado e inversión y productividad.

De hecho, el documento resalta que con este tipo de cambio real, hay tipos de cambio sectoriales que "revelan márgenes corporativos elevados y dispersos en dólares, contribuyendo más que los salarios a la determinación del nivel de precios".

5

Sobre las paritarias, dice que "la dinámica salarial no validó las preocupaciones del sector privado sobre una inflación sin límites, o el tan mencionado riesgo de un escenario de 'Rodrigazo'.

Para el Banco Central, a los altos márgenes corporativos se llegó por políticas del Gobierno anterior: "El anterior régimen económico, con barreras comerciales e inestabilidad macroeconómica, indujeron a un aumento de los márgenes empresarios como un amortiguador a las crecientes regulaciones y a la inestabilidad del tipo de cambio".

Inclusive, el trabajo muestra cuál es la posición de los precios relativos, en un comparativo contra el primer semestre del 2019. Allí se observa que hay rubros que están muy por debajo, como electricidad, gas, expensas, el transporte público y la comunicación. Mientras que hay otros rubros que están muy por encima, como los precios mayoristas, los alimentos envasados, los medicamentos, los vehículos, las frutas y verduras y la indumentaria.\_\_\_



Sin tarifas, estiman una inflación núcleo de abril en 5%



La sacás en 5 minutos, la disfrutás todos los días.

¡Abrila desde CREDICOOP MÓVIL cuando quieras, las 24 hs!





Rápido



Sin trámites previos

Cartera Comercial. Válido para personas humanas con actividad comercial, sin Cuenta Corriente en Banco Credicoop. La apertura de la cuenta estará sujeta al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco. La bonificación aplicará sobre la comisión de mantenimiento de la cuenta corriente y estará vigente por 12 (doce) meses desde la fecha de apertura: este beneficio será válido sólo para contrataciones realizadas a través de Credicoop Móvil entre el 06/11/2023 y el 05/05/2024 Más info en www.bancocredicoop.coop o a través de Credicoop Responde al 0800-888-4500.



Descargá la aplicación



La Banca Solidaria

# Economía & Política



"Los bancos centrales deben permanecer atentos al último kilómetro en la lucha contra la inflación" Kristalina Georgieva

TIPO DE CAMBIO, IMPUESTOS Y COSTOS

# Las empresas apuntan a la alternativa de exportar para escaparle a la recesión local



Las PyMEs buscan alternativas cercanas y Brasil es el mercado por excelencia

La salida exportadora se posiciona como una opción más atractiva ante la caída de ventas internas y producción, aunque las cámaras buscan que sea una decisión a largo plazo.

\_\_\_ M. Victoria Lippo

\_\_\_ mlippo@cronista.com

La caída de la actividad y de la demanda interna suma atractivo a la búsqueda de nuevos mercados. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dio cuenta de que en marzo las ventas minoristas cayeron un 12,6% y que en lo que va del año acumulan una pérdida del 22,1%. En sintonía con esto, se dio la caída de la actividad industrial PyME en un 11,9% en el mismo mes. El presidente de la CAME, Alfredo González, destacó que a la contracción de la demanda se suma la presión de las tarifas.

En este marco, CAME profundizó su incursión en Brasil e inauguró un showroom en Curitiba y participó de la exposición de la Asociación Paranaense de Supermercados (A-PRAS), en un contexto de caída de las ventas de alimentos y bebidas PyME en un 15,5% en el mercado argentino.

"Brasil pondera el alimento argentino, el crecimiento demográfico hace a la mayor demanda", dijo a El Cronista el secretario general de CAME,
Ricardo Diab. Los alimentos procesados representaron u\$s326 millones de exportaciones a ese país, y los no procesados, u\$s 370 millones en 2023. El presidente de APRAS,
Carlos Beal, destacó en el evento: "Tenemos tantas oportunidades de negocios que antes no eran tenidas en cuenta".

"El objetivo no es coyuntural, pero cae en un momento que se vuelve indispensable", agregó Diab y destacó: "Nosotros trabajamos con PyMEs, las exportaciones tienen un volumen determinado. Iniciamos un trabajo para que perdure, si coyunturalmente beneficia respecto de la baja del consumo, bien". Las MiPymes son el 83,5% de los exportadores de Argentina, pero representan el 15% del valor.

El presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), Fernando Landa, destacó que ve difícil que la oferta exportadora compense la caída de la demanda y señaló: "Teniendo en cuenta volúmenes y precios, nosotros estimamos que va a ser muy difícil superar los u\$s 80.000 millones".

Otra de las variables a la hora de avanzar en el comercio exterior es el tipo de cambio: el Tipo de Cambio Real Multilateral se atrasó un 9% en marzo respecto de febrero, aunque es 22% superior al promedio de 2023. A esto debe agregarse que el dólar exportador se mantiene por debajo del importador.

"El nivel del dólar respecto del mercado de Brasil está bien. Y en latinoamérica aún conserva competitividad", subrayó Diab.

Landa agregó en el mismo sentido: "No veo que el atraso cambiario sea el factor principal, sino más bien el efecto del desdoblamiento del tipo de cambio, que es una situación muy anómala con el impuesto PAIS. Cualquier componente de un producto exportable, esa pérdida tiene que ser compensada con el resto del producto".

Otro factor son los fletes. 
"Brasil tiene la ventaja de ser un mercado de cercanía, lo que lo vuelve más factible por los costos", mencionó Diab a lo que Landa agregó: "Producto del impuesto y los plazos de pago, se hace inviable la operatoria de vender costo y flete, que es elemental si uno quiere dar servicios del otro lado del mundo".

El presidente de la CERA señaló que la incertidumbre de no saber "qué va a pasar con los derechos a las exportaciones de economías regionales, si va a haber o no modificaciones en el régimen cambiario" suma dudas a la hora de ir por nuevos mercados. "Esos son factores que suman a que el exportador priorice sus clientes, sus regiones, pero no se va a expandir, porque eso implica invertir"...

BDO

Auditoría y Aseguramiento Elegir BDO es elevar los estándares, pero también es hacerlo con las personas adecuadas.







Consultoria



ACTIVIDAD

# Advierten que la industria aceleró la caída en marzo, con fuerte impacto en varios sectores

En base a datos preliminares, destaca al sector de Minerales no metálicos como uno de los que muestra mayor repliegue interanual, con un 41,2%. Hay varios rubros en riesgo

Matías Bonelli

\_ mbonelli@cronista.com

Los números macro siguen sin dar signo positivo y la industria activa algunas alertas. Más allá de la baja de la inflación -una variable no menor, al menos si solo se toma la cifra en sí-, lo cierto es que hay algunos síntomas con los que los empresarios ya no están cómodos.

Así lo deja bastante claro, por ejemplo, la UIA, que a través de su Centro de Estudios dio a conocer un informe en el que muestra los problemas que comienzan a aparecer.

Según el trabajo, los datos de marzo en cuanto al movimiento de la industria "reflejan una mayor caída por parte de la industria". De acuerdo con cálculos preliminares de la entidad, en marzo se comenzó a ver una pronunciación de la caída de la actividad. "Hubo una baja mensual de magnitud y se estima que se aceleró la contracción interanual", sostiene la UIA.

Dentro de este contexto, por ejemplo, la entidad que agrupa a las empresas destaca al sector de Minerales no metálicos como uno de los que muestra mayor repliegue. Aquí, sostiene, se dio en marzo una caída interanual de nada menos que del 41,2%.

También muestra una baja para el sector Automotriz, con una caída interanual de 29,4%.

La UIA también resalta la desaceleración de la demanda de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales, que cayó 13% en la medición interanual, tras la baja, aunque más discreta, que había mostrado en febrero.

"En cuanto al intercambio comercial con Brasil, se registró una caída interanual en las importaciones del 27,9%, aunque las exportaciones crecieron un 2,8%", dice la UIA.

Siempre de acuerdo con las cifras que maneja la entidad, los patentamientos de maquinaria agrícola continuaron su tendencia a la baja y registraron una caída del 84,1% respecto a marzo de 2022.

"No obstante, este decrecimiento encuentra cierta compensación en el repunte del sector agroindustrial, donde se observó un incremento en la liquidación de divisas 22,2% interanual", afirma el trabajo.

FIEL, en tanto, también mostró sus números y la tendencia a la baja también se agrava. Según la casa de estudios, el Índice de Producción Industrial (IPI) registró en marzo una caída interanual de 13,7%, acorde a sus cifras preliminares.

"En el mes la mayor caída de actividad la registró la producción de minerales no metálicos, siguiendo la profunda retracción de ventas de materiales de la construcción", analiza el trabajo.

Además, resalta que dentro del último grupo se destacan ítems como los despachos de cemento, que acumulan un año en retroceso, con una aceleración del ritmo de caída desde noviembre "y mostrando una

#### "En marzo hubo una baja mensual de magnitud y se aceleró la contracción interanual"

mayor contracción en las ventas a granel".

"Las industrias metálicas básicas fueron afectadas en marzo por medidas gremiales lo que junto al freno en la producción de Acindar para adecuar el nivel de actividad a la retracción de ventas, resultó en un marcado retroceso en la producción primaria y de elaborados de la siderurgia, marca FIEL.

En tanto, sostiene que, en el caso de la producción automotriz, luego de liderar la actividad industrial durante los últimos tres años, "en marzo profundizó la caída observada en los meses previos, con un importante recorte de la producción -tanto de automóviles como de utilitarios-, en las exportaciones y los patentamientos."

También destaca que persisten problemas de abastecimiento de insumos importados, el principal desafío que enfrentan las terminales en los meses por venir es la adecuación de los planes de producción a la caída de la demanda interna y de las exportaciones a destinos como Chile, Perú, Colombia y México.\_\_\_

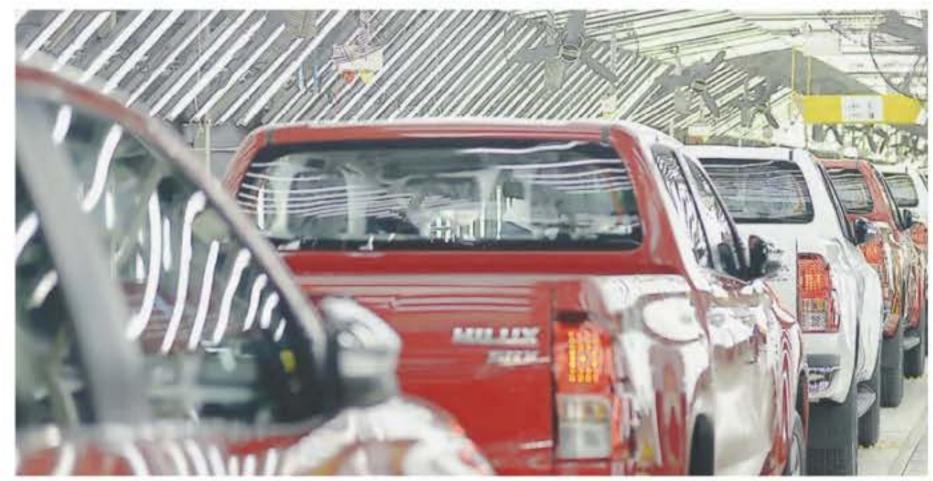

El sector automotriz, uno de los que siente el impacto entre los varios rubros resentidos a nivel nacional

#### Pan American ENERGY

Erwigh, S.L., una nociodad organizado en el Reino de Espeña l'Pan American" o la "Garante", indistribumentet, registrada como emisor frecuente topo el Registro N°12 otorgado por la Disposición N DE 2020-34 APN-6E/ICNV de fecha 3 de julio de 2020 de la Genetia de Emisoras de la CNV, cuya condición de emisir frecuente fixe miditada mediante la Dispusición N De 2024-19-5E/ICNV de la Gerente de Emisoras de la CNV de facta 4 de atril de 2024, que establado un monto masorio dispenhão a ser utilizado para futuras emisiones de obligaciones negociation hasta la survin de USSI 2001/000 (Diduser Estadoundonses mil millioneti jo su equivalente en otras monedas y/o unitades de valor), otrace en su conjugaciones negociatiles, dans 21 e tara abi menes fija, convencimiento a las 8 años comitidas desde la Fachia de Emissão y Lapadación, por un visión nominas de hasta US\$300,000,000 (Dólares Estadaumicimos) melcimios emilianes, compliabre familia LISSSOUDODDO (Délaries Estatiounidances quanimentes méturies) del "Monte Malaime"), según fuera establicido en al Actú de Representante Lugal de facto 12 de abril de 2024 (las "Obligaciones Negociables"). Les Obligaciones Negociables estatén recondicional e innecablemente garantinacies por la Garanta. Tudos los términos utilizados un majoliscula no definidos en este autas tendran el agrificado que se la asigna en el prospecto de fecha do entreo Vecuente de fecha 10 de eleva de 2014 jas "Prospecto"), en el supliemento de prospecto de fecha 22 de atins de 2024 jas "Supliemento") y/o en el avisco de suscripción de fectra 22 de ser Ede 2004 (et "Avisa de Suscripción"), según corresponda.

- Emisora: Pan American Erergy, S.L., Sucureat Argentines
- Garante Pan American Energy, S.L.
- Calificación: El Prosperto no cuento con una calificación de riesgo. A revel internacional, un ualificación de rengo de las Obligaciones Negoculdes es Casil don prospectivo estable de parte de Moody is y BB- de parte de Fitoti Rotings en su escala interrecional de large plaze. Las Obligaciones.
- ampliable Nesta et Monte Miliamo, según se informe operfutivamente en el Ariso de Resultados. Fecha de Vencimiento: Tendrá lugar a los Blaños contratos desde la Fecha de Emisión y Liquidación - Fecha Limite para la Presentación de Munifestaciones de interés: Los Coloraciones Lacularia.
- y siana infrantsiacta appartunarmente en et Aulea da Rosultados Amortización: El capital de las Obligaciones Reparables sent amortando entres (3) cuntas anualies y consecutivas a partir de la fecha en qua se cumplor sea (fi) viños contados desde la Fecha. de Erresión y Les abación, de souendo se informe oparto expente en es Avezo de Resultados.
- Tana de listerés. Lis Obligaciones historiables devengación intereses a una tana de interes Hig. la qual sera informada en el Aviso de Resultados
- Fechas de Pago de fetereses. Los intereses se tevengarán y serán pagodenas semestralmento, en forme venoda, comenzando yo pago en la foche en que se cumplan seis dil meses desde la Ferha de Envisión y Liquidación (cada una una Fierha de Pago de tintenses"). Las Fechas de Pago de Intereses serán exormadas en et Aesa de Resultados. Si cualquier dia de paga de cataldaler trente. tsajo las Otsigaciones Negriciál Acrino fuera un Dia Háltit, dicho pago sorá ellectuado en el Dia Háltit.
- Fecha de Eminión y Liquidación: Será aquelta que se informa unvil Aviso de Resultados. Moneda de Denominación y Pago Dábaros Estadoundonsos.
- Elquidador del Sugarrivento

conforme que instrucciones de ses Celacudores Lucciais provistas en la Mantiestación de eltende incene Periodo de Oferto provingado. Colocadores Lucados se arropribar do Recultados para soluções sus relegiosados no creás targe de los Compradores Inspecios en la Cluapei de Mones York, Estados Unidos do Arreiras. 12:00 hones (honers de la Argentina) de la Friche de Client del Régistro según este término se define - Ley Aplicable: El Controllo de Fricescomico y Las Obligaciones Regociables se regirán per Las inyes del

de las Obligaciones Negociables - Registro y Sistema Escribusió" en el Suptemento.

- Listado y Negociación: La Emisora ha soluctado autorización pero el listado y negociación de las Obligacionies Negociatricas en BYMA a traves de la BCEA, en virtual del reproducide la fiscultad polegada: por EYMA is se BCBA conflorint la dispuesto por la Resolución N°38809 de la CNV, y pora su response in an el MAE. La Sucureia no puede asegunar que dichies autonosciones senie otorgados, o que, una vier etingadas. Las Obligadones-Negocables continuación listando y/o negociándose en
- Monto Nominal Ofrecido: Hasta US\$300,000,000 (Dólgres Estadounidenses trasocetics critiunes). Período de la Ofentar Cichenses et 27 de abril de 2074 a lus 1000 hours increno de la Argentina) y Amatimură et 25 do abrii de 2024 a tas 13.50 huxas (hontano de la Argentina)
  - recibirdo Macifestaciones de teterdo trusto las 1200 ferros fremesa de la Arquestrasi de la Factus de Adudicación (p. Fercha Limite para la Presentación de Manifesticiones de Intents"). A partir de la Flichs Limite pera la Presentación de Manifestaciones de Intentiono se recibirso ruevas Manifestacio-
  - Fecha de Adjudicación: 25 de atra de 2074
  - Fecha de Cerre del Pagalina En la Ferna de Adjustación, entre las 13:00 y las 17:00 horas (hacaria de la Argentinal, se registrarán en el Registro todas, las Manifestaciones de Interés ripotadas antes de La Findra Limita para la Presentación (46 Manifestaciones de Intento y Lungo tos Compradores Briclates, junto con la Emisoria realizario el carre del Regnino
- Modificación, suspensión y/o prórroga del Período de la Oferta. El Período de Oferta pochia ser Prodificado, suspendido o promogado en oualquier promiente antes del vencimiento del plazo origina. per musto de un autou comptementario di Sugliamento. Ni la Emisera, miles Colocadores Lacales mico. Moreda de Integración. Dómes Estadoundenses, conferme de establicado en Succepción el suspensión o promapa Encase de que la Fecha de Aduaticación see finalizada o revocada, o se inme intergración" más adeluma en el provente y en la sección "Flan de Districción" entegración y la discusión de no entito las Obligaciones Regionaties en no comissuar cun la Obligaciones Regionation en no comissuar cun la Obligacione Regionation en no comissuar cun la Obligacione Regionation en no comissuar cun la Obligacione Regionation en no comissuar cun la Regionation en no comissuari cun la Regionation e Suscripción e Integración: Los inversores en la Argentina deteran suscritor a enegar los. Periodoción estaparado como proceso que hasen presentada Mantestaciones Obligaciones Negociables que les Nuever anjudicacios com Dúlares Estadaunidenses depositacios en de liviares durante dicho período padrán, a su entires discressión y sin ser questions de permitada diguna, cuentas harcantes en al auterior madamen la transferencia torcante a una cuienta del auterior. Autrar siches Manifestaccones de Interios mudalular momento ducamb el periodo de sesperation della
- irredunte cualquir meninismo legal deponible paresistro inversor), no más tante de las 1800/hanas Procedentente de Colocación. De cariformidad con lo establisación par el Anticulo 1, Sección I, del (Rocario de la Argentina) del de provio a la Feche de Envesión y Lepidación, según la Cashulo M, Titulo VI de las Normas de las CNV la colocación primera de las Obligaciones Negeciables season. "Plant de Distribución: Integración y Lapadeción" del Suplemento. Sin inntango, los será metantesidad con el metanismo de l'integración de libro (bode turbidos) que estara la
- más adelantos Para más información vivate. Plan de Distribución Integración y Liquidación en el Estado de Nueva. Vort, sin perjusió de que cientos aspectos detallados en el Suplemento estante religions por liny engentine.
- Monto Minimo de Suscripción: USS 1000 y multiplos de USS 1000 por entires, de diche menta. . Aurisdicción: La Susurant se sconetina envocablamento a la pendición no auditaiva de las Forma, Compensación y Liquidación: Lus Obligaciones Negociatios se emitrán recuimente on Sistemais estaducios o Indentes con asiemo en el Distrito de Munnattan, Custed de Nazva York, hemo de una crima obligaciones responsaciones quidetes em cupones de interés, registradas a receptos de Arrênica, y de los triburustas ergentires con assento en la Cuclad Autóricano de de The Depository Trust Company ("DTC"), o quien este designe, pará las cuentras de sus participantes. Buenos Ares, Argentina. Sin perjuicio de lo seitonor, de acuendo con et Articula 46 de la Lity de directos e introctos, incluyendo Euroclair Bank S.A.N.V., como operador del Sistema Euroclair, y - Mércado de Capitales. Do tenadores de Obligaciones Negociables podrán someter comboversias Clasesteniem Baywing, scolidal imenyime, y se responsable en el vistamo de liquidosción de forebas del responsables con las Otógocomes Negociables en la principación no exclusiva del Tribució de Arbitros misms dis de DTC. Plans más entressoris, visse la secolo "Otena de las Obligaciones. General de la BCBA en virtud del ejercico de la facultad delegadar por BYMA a la BCBA conforme la Vegociation - Et Tierrece, y Considerate Adicionales de las Obligaciones Negociatées - Descripción dispuesto por la Resolución N° 18 (29) de la CNV, o el tribural artistal del reservado de vuitores que la recemplace, todo ello: de acuerdo con et articalo 46 de la Ley de Mercado de Capitales

Culacodores Loantes



TRAINCRE LA BURA, EVIEL STREVER DEL MAR Y DVEL STREVER DE LA EMISORA MANAGEM ENGLISCA DE COMPA CÓMINACIÓN DE CUERTA DEL CARRESTA DEL COMPA ETADA COMILA PRESENCES EN EL SUR EMENTO Y EN EL ANDOSE SESCRIPCION SE ENCUENTRI COMPRENDIA DENTRO DE LA DEFOSICIONACISCE LA CHIV EN EL MARCOCE LO ESTABLESDO PORTE, ARTÍCULO PORDENTES Y CONCORDANTES SIGUEN LAS NEGOCIACIONES

# Colectivos: un acuerdo parcial entre empresas y gremios desactiva el paro

Mañana el servicio de transporte en el AMBA finalmente funcionará con normalidad. De acuerdo con lo pautado, los choferes cobrarán un bono de \$ 250.000 en mayo y en junio

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Asociación de Empresas del Transporte Automotor (AAETA) alcanzaron un acuerdo "parcial", tras una extensa reunión en la Secretaría de Trabajo, por lo que quedó desactivado el paro de colectivos previsto para este viernes.

El acuerdo consiste en el pago de una suma fija no remunerativa de \$500.000, pagaderas en dos cuotas iguales y consecutivas de \$250.000, con fechas de pago 15 de mayo y 14 de junio.

Desde la UTA aseguraron en

un comunicado: "Sabemos que no podemos resignar nuestro salario, por eso continuamos con la discusión y necesitamos el apoyo de todos ustedes para continuar peleando por el sustento de nuestras familias. La discusión salarial continúa abierta, los estaremos informando de los avances de la misma".

De esta manera, el paro que parecía inminente queda en suspenso, al menos mientras se continuán las negociaciones.

Por su parte, el vicepresidente de la cámara empresaria AAETA, Luciano Fusaro, advirtió que se trata de un acuerdo "precario". Admitió que lo fir-



El boleto seguirá en \$270 en mayo

mado sólo permite "ganar tiempo", ya que las empresas no cuentan con el dinero para afrontarlo si lo tuvieran que pagar hoy.

"Esto se va a pagar con aumentos en el precio del boleto o de subsidios", advirtió. "Ahora tenemos que hablar con el Gobierno para ver qué vamos a hacer. Si el dinero no está, habrá conflicto", sumó.

Según pudo saber El Cronista, en mayo no habrá aumento del colectivo, por lo que el boleto se mantendrá en \$270.

DISCUSIÓN SALARIAL

El sindicato conducido por Roberto Fernández pretendía que les reconocieran a más de 50.000 choferes un salario básico mensual de al menos \$ 987.000, un acuerdo en paritarias que implicaría una mejora de 83% trimestral en marzo frente a diciembre.

Jueves 25 de abril de 2024

La estructura de costos reconocida por la Resolución 15/2024 de la Secretaría de Transporte solamente autoriza a las empresas a pagar \$737.000 a los choferes.

La semana pasada se reunieron el gremio y las cámaras, pero no hubo acuerdo. El viernes la Secretaría de Transporte recibió a los empresarios pero tampoco se logró una solución al conflicto.

Las empresas sostienen que el precio del boleto en el AMBA es bajo, por lo que no llegan a recaudar lo suficiente para sostener el servicio y asegurar un incremento para los trabajadores.

"Los ingresos del sector son regulados por el Estado, quien determina el nivel de tarifas y compensaciones a percibir", detallaron desde AAETA. Asimismo, sostienen que la Secretaría de Transporte deberá implementar modificaciones en las tarifas del transporte público, con el fin de garantizar el funcionamiento del servicio.



## ¿CÓMO SE PREVIENE EL DENGUE?

La medida más importante es la eliminación de los criaderos de mosquitos: todos aquellos recipientes que acumulan agua dentro y fuera de casa.



No acumules agua



Girá tachos



Usá repelente



LEY BASES Y PAQUETE FISCAL

El Cronista | Jueves 25 de abril de 2024

# Evalúan cambios en la reforma laboral para dictaminar hoy

Tras un portazo de PRO y tensión entre el bloque de Pichetto y la UCR que pusieron en jaque la ley ómnibus, el oficialismo convocó al plenario de comisiones con un principio de acuerdo

\_\_\_ Déborah de Urieta

\_\_\_ ddurieta@cronista.com

"Peligra la Ley Bases si todo continúa así como hasta ahora", habían alertado desde el bloque PRO luego de que los representantes del partido amarillo abandonaran una reunión con los dialoguistas y funcionarios del Ejecutivo donde negociaban la iniciativa. Finalmente, se conoció que hubo un principio de acuerdo y se citó a las 12 al plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales para dictaminar el proyecto de la Ley Bases y a las 16 patra debatir el paquete fiscal.

El motivo de la discordia previa era la reforma laboral. Mientras se llevaban adelante las expresiones en minoría en el recinto de Diputados, luego de que fracasara la sesión por el financiamiento de las universidades, los popes de las bancadas dialoguistas avanzaban en las negociaciones por la ley ómnibus en el despacho de Menem con José Rolandi, vicejefe de Gabinete y María Ibarzábal, secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo. Hasta que los diputados del PRO pegaron el portazo.

Según fuentes parlamentarias, el ambiente se caldeó porque los radicales amenazaron con no acompañar la ley completa si su parte de la reforma laboral no era considerada. "Ahora quitan la libertad en los aportes sindicales", aseguraron en la UCR enojados. Dejaron en claro: "No nos vamos a mover".

Es decir, estaban dispuestos a insistir con que el dictamen incluyera la versión de la reforma laboral que acercaron a Casa Rosada días atrás, y que había sido incluida en el borrador que hizo circular el oficialismo esta semana. En la letra chica se modificaban los períodos de prueba, las multas, se incorporaba un fondo de cese y



El 10 de abril, la CGT visitó la Casa de Gobierno donde habló de aportar su visión sobre la reforma laboral

"Peligra la Ley Bases si todo continúa así como hasta ahora", alertaron desde el bloque de los amarillos

Los radicales apuntaron contra Pichetto por ser el "representante de la CGT, lo peor del peronismo" se eximía de la obligatoriedad de los aportes solidarios a los trabajadores no afiliados, entre otros ítems.

"No aflojamos, mantenemos reforma laboral", coincidió otra fuente de la UCR que participa de las negociaciones que desde hace días se celebran en el despacho de Menem. Y apuntaron contra el líder de Hacemos, Miguel Ángel Pichetto, a quien acusaron de volver a ser el "representante de la CGT, lo peor del peronismo".

En concreto, el jefe de bloque de Hacemos Coalición Federal viene planteando introducir algunos cambios laborales en la Ley Bases y dejar para más adelante el debate de fondo, para "no ensuciar la ley".

"Cuando te sorprende un

domingo por la noche el señor Cordero, secretario de Trabajo, y vienen con 60 artículos... no, eso no lo voy a votar. Eso nunca estuvo en el diálogo, eso es un ataque sorpresivo por la noche de decir 'bueno, los muchachos están flexibles, metámosle la reforma laboral'", dijo Pichetto en Net TV esta semana, al conocerse la incorporación de la reforma en el proyecto.

9

En medio de los reproches radicales, que ponen contra las cuerdas al oficialismo, Ritondo, Diego Santilli y Silvina Giudici se retiraron de la reunión "hasta que el gobierno arregle la situación interna y con los demás bloques". Los amarillos defienden la reforma de Ritondo que, en los hechos, es un espejo del DNU 70/23.....

# YPF GAS S.A. (CUIT: 30-51548847-9) CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 17 de mayo de 2024 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día 24 de mayo de 2024 a las 12:00 horas en segunda convocatoria. La asamblea se realizará en la sede social, sita en Macacha Güemes 515, C.A.B.A.

#### ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
- 2) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1 de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
- 3) Consideración de los resultados del ejercicio;
- 4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración de Renuncias;
- 5) Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023;
- 6) Designación de cinco (5) Directores titulares y cinco (5) directores suplentes para integrar el directorio de la Sociedad por el término de 1 ejercicio;
- 7) Designación de tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad por el término de 1 ejercicio;
- 8) Autorizaciones.

FIRMADO: Marcos Capdepont

Presidente del Directorio.

Designado por Acta de Asamblea del 17 de mayo de 2023 y Acta de Directorio del 8 de marzo de 2024.

Jueves 25 de abril de 2024

# Tras la marcha, el Gobierno insiste con auditar a las universidades

El presidente Javier Milei busca que se haga un control externo sobre las ejecuciones dentro de las instituciones educativas. "No vamos a ser cómplices del negocio", tuiteó. Los pasos a seguir

\_\_\_ Julián Alvez

\_\_\_ jalvez@cronista.com

Luego de la marcha universitaria de ayer, el Gobierno busca acelerar con la confección de auditorías sobre las universidades e instituciones de la educación superior para controlar la calidad de sus cuentas a partir de las transferencias provenientes del Estado Nacional. "No vamos a ser cómplices del negocio que algunos hacen con la universidad pública", afirmó en un mensaje a través de su cuenta de X el presidente Javier Milei.

En las filas del Gobierno mantienen que en algunas rectorías universitarias hay desvíos de fondos que son gestionados como cajas para la política, razón por la cual no prevén dispensar el envío de los recursos presupuestarios ajustados por inflación.

"Se llevaron una plaza ma-

siva, pero les va a doler a mediano y largo plazo con las auditorías que se van a hacer. Lo van a lamentar y van a saltar los curros", advertía un funcionario de Balcarce 50 al especular sobre las investigaciones en ciertas instituciones.

"Las universidades las sostenemos entre todos. Las auditorías son sumamente necesarias para entender qué pasa con todo el dinero de los contribuyentes", explicó este miércoles el vocero presidencial Manuel Adorni. En Argentina hay 65 centros universitarios de gestión estatal; de los cuales la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba y la Universidad de La Plata encabezan el listado con mayor cantidad de estudiantes.

El mandatario libertario acusó de presuntas malversaciones al rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, y al vice-



El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) tiene cita con el Gobierno nacional la semana que viene

"Les va a doler con las auditorías que se van a hacer", dicen desde el círculo presidencial en alusión a los rectores

Para las inspecciones externas se precisa el acuerdo con el Congreso y que el control lo efectué la AGN rrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, a quien puntualmente mencionó como uno de los dirigentes políticos que "quieren que la Argentina no cambie para defender sus privilegios".

A pesar de que al comienzo se buscó instalar hacia el afuera de que se buscarían alternativas para hacer la auditoría sobre las universidades, este proceso sólo lo puede efectuar la Auditoría General de la Nación (AGN). Esto surge a raíz de la interpretación de un dictamen jurídico publicado por la Procuración del Tesoro en 2022, que indica que eventualmente las universidades pueden acordar voluntariamente mecanismos de fortalecimiento del control interno con la SIGEN.

La Auditoría General de la Nación está presidida desde diciembre de 2023 por el dirigente del peronismo porteño Juan Manuel Olmos, y lo acompaña un cuerpo de seis auditores. El Gobierno impulsa al abogado Santiago Viola para ocupar uno de los tres espacios vacantes que se liberaron recientemente. En tanto, para impulsar auditorías se precisa la aprobación de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, y el Gobierno prioriza el tratamiento de la Ley Bases por sobre cualquier otra cuestión legislativa.

Fuentes de la AGN comentaron a El Cronista que se han realizado auditorías a veinte instituciones universitarias en las últimas dos décadas. Aun así, los controles de ejecución presupuestaria no fueron fuertes. La UBA solo tuvo dos auditorías en más de diez años: a las Facultades de Derecho y Psicología.

Funcionarios de la Casa Rosada juran que mantuvieron una reunión reservada con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y que pactaron informalmente que se realice una auditoría técnica. Los plazos aún no están definidos y se prevé que no habrá mayores novedades hasta el próximo 30 de abril, en la que habrá una audiencia formal y se espera que acerquen posiciones.

#### Mano de obra y equipos

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7060002040

Presupuesto of .: \$277.944.089,63 IVA inc. Apertura: 21/05/2024 - 10 hs.

Contratación de mano de obra y equipos para despeje, poda, tala y desmonte de LAMT y LABT en agencias San Lorenzo, Totoras y Carcaraña de sucursal San Lorenzo; agencias Rafaela, Norte, María Juana, distribución Rafaela y Bella Italia de sucursal Rafaela; y agencias Reconquista y Villa Ocampo de sucursal Reconquista. LEGAJO: todo interesado en participar de la presente licitación deberá descargar gratultamente el pliego publicado a tal efecto en el portal web oficial de la EPESFE. CONSULTAS E INFORMES: Empresa Provincial de la Energía. Av. Santa Fe 1671, 2300 RAFAELA, SANTA FE. TE (03492) 438505/508/509. www.epe.santafe.gov.ar / logistica@epe.santafe.gov.ar.

santafe.gob.ar







Excelencia en Salud Ocupacional

Examenes preocupacionales y periodicos Control de ausentismo Servicio medico en planta

Telefono: 5167-9000 Ventas : 5167-9054/55

"BIOMERIEUX ARGENTINA S.A. Convocase a Asamblea General Ordinana a celebrarse el dia 8 de mayo de 2024 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Avenida Comentes 534 Piso 9" Departamento "B" C.A.B.A. a efectos de tratar el siguiente Orden del Día 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la Memoria y documentación Art. 234 inciso 1) Ley 19 550, Informe del Auditor e informe del Sindico correspondientes al ejercicio Nº 28 cerrado el 31 de diciembre de 2024. Consideración del resultado del ejercicio. Su destino 3) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración. 4) Consideración de la gestión de la sindicatura 5) Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente. Se hace saber a los Señores Accionistas que para asistir a la Asambiea deberán cumplir con los recaudos establecidos por el artículo 238 de la ley 19.550."

DIVISIONES ENTRE LOS "DIALOGUISTAS"

## Por apenas cinco diputados, fracasó la sesión para debatir los fondos educativos y las jubilaciones

El tablero marcaba 124 cuando Martín Menem, presidente de la Cámara, dio por fracasada la convocatoria de Unión por la Patria. Solo una parte del radicalismo y Hacemos bajó al recinto

Déborah de Urieta

\_ ddeurieta@cronista.com

Solo 124 diputados presentes marcaba el tablero cuando Martín Menem dio por fracasada ayer la sesión convocada por Unión por la Patria para tratar una serie de proyectos entre los que se encontraba uno para actualizar las partidas presupuestarias para las universidades. Los bloques "dialoguistas" UCR y Hacemos Coalición Federal tuvieron posturas divididas. Menem rompió con una tradición que tiene más de una década en la Cámara baja.

Pese a que el grueso de los bloques dialoguistas se expresaron en favor de la Marcha jeron que estaba "de viaje". Federal Universitaria, esas

mismas manifestaciones no se vieron plasmadas en el recinto. Es que apenas un puñado de la UCR y de Hacemos Coalición Federal dijeron "presente" en el recinto.

El PRO e Innovación Federal brillaron por su ausencia, al igual que La Libertad Avanza. Los tres tucumanos de Independencia, bloque que se escindió de Unión por la Patria en el marco del debate de la ley ómnibus, también pegaron el faltazo.

En cambio, sí dieron quórum los cinco diputados del FIT, y los dos de Por Santa Cruz. De los 99 diputados que integran UP, apenas tuvieron una baja: el correntino Jorge Romero. Di-



El momento en el que Menem se retira y cede el mando a Moreau

#### INTERNA RADICAL

Una vez más quedó a la vista la interna UCR, que suma un total de 34 bancas. Es que el sector que se referencia en Facundo Manes y buena parte de los integrantes de Evolución Radical, además de Fabio Quetglas, cercano a Maximiliano Abad, bajaron al recinto antes de que rancia. En total, sumaron 14 diputados, todos ellos vinculados al mundo universitario y científico.

¿Quiénes fueron? Además de Quetglas y Manes, se sentaron en sus bancas: Melina Giorgi, Danya Tavela, Mariela Coletta; Natalia Sarapura, Jorge Rizzotti; Carla Carrizo; Manuel Aguirre; Pablo Juliano; Marcela Coli; Antola y Fernando Carbajal. Cuando el reloj marcaba 11.32 entró la cordobesa Gabriela Brouer Koenig, impulsora del proyecto de ley que crea la Universidad Nacional de Río Tercero. La sesión ya estaba caída.

#### LA BANCADA DE PICHETTO

Hacemos Coalición Federal, bloque que conduce Miguel Angel Pichetto, también se mostró dividido. De los 22 integrantes, bajaron al recinto los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón. Misma postura tomaron los cordobeses Natalia de la Sota y Juan Brügge. Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica, llegó a las corridas un minuto más tarde. Por eso no figuró tampoco como presente.

Martín Menem, por su parte, rompió con una tradición de 10 años en la Cámara baja. Así se lo recordó Carolina Gaillard (UP). Fue cuando el presidente de la Cámara se negó a dar 15 minutos de tolerancia, pasada la finalice la media hora de tole- Pedro Galimberti; Marcela media hora de convocada la sesión y la dio por fracasada\_

#### Corredores Viales S.A. - Actualización tarifaria

Tarifas al público RESOL-2024-66-APN-DNV#MEC | Vigencia a partir de las 00hs. del día viernes 26 de abril del 2024

| Car | tegoría                                                                                                                                                                     |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,30m<br>de altura y sin rueda doble                                                                                                      | \$900  |
| 2   | Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,30m<br>de altura y/o con rueda doble.<br>Vehículos de más de 2 ejes y hasta 4 ejes<br>y de menos de 2,30m de altura y sin rueda doble. | \$1800 |
| 3   | Vehículos de más de 2 ejes y hasta 4 ejes inclusive<br>y más de 2,30m de altura y/o con rueda doble                                                                         | \$2700 |
| 4   | Vehículos de más de 4 ejes y hasta 6 ejes.                                                                                                                                  | \$3600 |
| 5   | Vehículos de más de 6 ejes.                                                                                                                                                 | \$4500 |
|     |                                                                                                                                                                             |        |

Tramo I. Estaciones de Peaje:

LA FLORIDA, MOLLE YACO, FERNÁNDEZ. CAREZA DE BUEV.

Tramo II. Estación de Peaje: JUNIN (RN 188)

Tramo III. Estaciones de Peaje: RIACHUELO, ITUZAINGO, SANTA ANA, COLONIA VICTORIA,

Tramo IV. Estaciones de Peaje: VENADO TUERTO, SAMPACHO, LARENA, SOLÍS

Tramo V. Estaciones de Peale:

FRANCK, DEVOTO, SAN VICENTE, CERES

Tramo VI. Estaciones de Peaje: ZARATE, LAGOS,

CARCARAÑA, IAMES CRAICK

Tramo VII. Estaciones de Peaje: EL DORADO, VASCONIA, HINDIO, CANUELAS, URIBELARREA

Tramo VIII. Estaciones de Peaje: VILLA ESPIL, JUNIN (RN 7), VICUNA MACKENNA, LA PAZ

Tramo X. Estaciones de Peaje: OLIVERA, 9 DE JULIO, TRENQUE LAUQUEN

correspondiente al mes de murzo 2024.

#### Tramo IX (Acceso Riccheri) **HORARIO** HORARIO Categoría NO PICO PICO(\*) Motocicletas 5350 \$450 Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10mts. \$900 \$700 de altura y sin rueda doble. Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10mts. \$1400 \$1800 de altura ó con rueda doble. Vehículos de más de 2 ejes y hasta 4 ejes y de \$1400 s1800 menos de 2,10mts. de altura y sin rueda doble. Vehículos de más de 2 ejes y hasta 4 ejes y de \$2100 \$2700 más de 2,10mts. de altura o con rueda doble. Vehículos de más de 4 ejes y hasta 6 ejes. \$2800 \$3600 Vehículos de más de 6 ejes. \$3500 \$4500

Tramo IX. Estaciones de Peaje: RICCHERI, DONOVAN, BOULOGNE SUR MER, MERCADO CENTRAL, MONTE GRANDE. EZEIZA Y TRISTÁN SUÁREZ

(\*) Morarios pico: Luces a viernes en ambos sentidos de 07:00 a 11:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas: Sábados, domingos y días feriados de 11:00 a 15:00 horas en sentido ascendente hacia la Provincia de Buenos Aires y de 17:00 a 21:00 horas en sentido descendente hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-

# corredores viales

#### Metodología de cilicula de revisión de la tarifa

PUENTE GRAL BELGRAND, MAKALLÉ

El procedimiento de ovivido mensual de la tacifa ropositira en verficar el valor que surge de multiplicar la Tarifa vigestir del Concesimpario por ili Cheficiente de Variación Tarifaria (Crd.). Esta metodología sera aplicable hasta et 31 de dizientire de 2024, a pertir de primer dia del mes de jurio de 2024. El Calcula. del Coeficiento de Varración Taréforia (Cvt) se compone de la siguiente menera. Cvt. + 0.55 \* (SellSin + 6.25 \* EPAKEN/PHADE + 13,20 \* IPCH/PCIII

(Sac indice de sulantes nevel general (15) publicado por el tNDEC, correspondente al men. "n-2", siendo e

el mes corriente de aplicación.

(Se: indice de satianas nevel general (S) publicado por el INDEL, correspondente al mes de muso de 2024-

IPIMDre Indice de Precos Internos (il per Navor III 1945), apertum (il "Productes Manufactiorados' Manufado par el INDEC, correspondiente al mes "n-2", siendo "n" el mus conserée de assiciación.

IPIMDo: listice de Priscos Inferrios il por Mayor (IPIM), apertura O Teroductos Manufacturados" eleborado por el MIDEC, correspondiente al meu de marzo 2024. IPCxc indice de pressos al consumidor nivel general (BC) publicado por el INDEC. correspondiente al mas "n-2", sundo "n" el mus corriente de aplicación-IPCo: indice de precios al comunidor nivel general (IPC) publicado por el PIDES.

Los solores de las tanfas que resultan tiego de aplicar la mencioneda matodintogia, debenán ser 1. Redonifeados en multiplas de PESOS CIEN (\$100.00. ).

2. Equivalentes o inferiores a las que resultabes de la activalización turiforia prevista en el Articulo 54 de Plargo de Especificaciones Tecrocas Gamerates del Contratto de Concesión. A fin de pader company to indusado un el punto 2, para el cálculo de la larifa del concesionario, confermu al citado articulo, se debirá tempralvoltor de la categoria I de la Estación de Peran Cañuelar, a fun de municioner y respetar los escales tarifamos agredandas en la presiente resolución.

El valor de las tantas al público del horsero no yoto de los estaciones de peses del ACCESO RICCHERI debetar ser equivalentes aproximadamente al 60% del valor de las del horano plos.

#CASHTAG

Jairo Straccia Periodista



# Las materias que se dan en la UBA y hoy son clave para Milei

n hit de los discursos del presidente Javier Milei siempre fue afirmar que "las fallas de mercado" no existen. Cuando visitó el Foro Económico de Davos de hecho se lo dijo al mundo: "So pretexto de un fallo de mercado se introducen regulaciones que lo único que generan son distorsiones en el sistema de precios, que impiden el cálculo económico, y en consecuencia el ahorro y la inversión".

Sin embargo, el día que el Gobierno decidió intervenir en el mercado de la salud privada, tras el aumento de las cuotas del 150% desde la desregulación del sistema con el DNU 70/2023, el jefe de Estado estaba reconociendo exactamente lo contrario: hay momentos en los que los mercados necesitan una regulación.

Con la investigación lanzada a través de Defensa de la Competencia a partir de la denuncia de legisladores de la Coalición Cívica, el Poder Ejecutivo analizará la presunta cartelización de un sector en el que hay pocas empresas y está discutido si es sencillo salir de una compañía y optar por otra sobre todo por cuestiones de edad o de enfermedades preexistentes que complican el cambio.

En la carrera de Economía de la Universidad de Buenos Aires, el concepto de las fallas de mercado se aborda en la materia Microeconomía I y luego se aplica en otras como Comercio





Internacional, Crecimiento, Desarrollo y Macroeconomía.

Los profesores que suelen dar clases sobre el tema recuerdan que en un sentido amplio se trata de una idea que ya estaba presente en tiempos de Adam Smith, que cuando hablaba de "la mano invisible" del mercado incluso ya deslizaba la idea de que había servicios básicos de los que debía ocuparse un ente superior.

La discusión analítica más fuerte sobre el tema llegó entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, de la mano de autores como Alfred Marshall, que empezaron a profundizar en los problemas de monopolios y oligopolios. En esta familia de problemas luego se anota más tarde Paul Samuelson con la idea de las "externalidades" y también con el concepto de que hay determinados bienes llamados "públicos" que pueden requerir el cuidado de un ente estatal.

Se trata de conocimientos que comparten el 95% de los economistas del mundo, pero que al menos hasta antes de estar en funciones y de tomar la decisión de regular el mercado de la medicina prepaga el Presidente desconocía o simplemente rechazaba.

Su campo de ideas, su horizonte, está marcado por el pensamiento de Murray Rothbard, el único autor que ha desarrollado el extremo de que "las fallas de mercado no existen" o de que "los monopolios son buenos".

Rothbard es un autor que prácticamente no se enseña en ninguna parte del mundo, salvo en algún curso marginal sobre pensamiento económico, explica Juan Carlos Hallak, profesor de la UBA con recorrido en facultades del exterior. Incluso lo pone en números: el intelectual del que Milei es fan al punto de haberle puesto "Murray" a

uno de sus perros no debe llegar a aparecer ni en el 1% de las citas de los papers económicos a nivel internacional en la actualidad.

Si en la reacción frente a las prepagas se puede deducir un paulatino recorrido del equipo económico de Milei por las ideas de la materia Microeconomía I, la pelea contra la inflación está entrando en un punto en el cual cada vez más economistas que nadie podría tildar de lejanos a las ideas del mercado le empiezan a marcar al Presidente la aplicación de recetas que hasta ahora también ha rechazado, como que haya "política de ingresos", y que también se enseñan en la universidad.

Tanto el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, como el ex asesor económico de Patricia Bullrich, Carlos Melconian, coincidieron en las últimas horas en la necesidad de que para poder bajar la inflación de un dígito alto a números sensiblemente menores haría falta un plan antiinflacionario que incluya una "coordinación de precios y salarios".

Se trata de toda una herejía -otra vez- para la mirada que siempre tuvo el jefe de Estado, formado como licenciado de Economía en la Universidad de Belgrano. Pero, visto lo que ocurrió con la salud, quién sabe qué pueda pasar. En el foro del Llao Llao Milei dijo que el plan de estabilización es este que está en marcha, porque está haciendo desplomar la inflación.

Como sea, dejo el dato: "po-

lítica de ingresos" se da en la materia de Macroeconomía, también en Estructura Económica y algo en Economía Laboral, siempre en la carrera de Economía de la UBA. También se trabaja en Distribución del Ingreso, pero ya en la Universidad Nacional de La Plata.

Por estas horas, para completar, se está viralizando por WhatsApp en el mundo interesado en el rumbo de la política económica la última charla de Guillermo "Willy" Laborda con Miguel Angel Broda en su podcast "Shot financiero", donde se recorre la formación de economistas argentinos top.

El pionero de los gurúes cuenta que el hoy presidente trabajó en su estudio hace más de 20 años, y lo elogia como un "intelectual brillante" aunque con "problemas de personalidad" que lo hicieron tener roces con gente de la consultora.

Sin embargo, lo más comentado de su recuerdo del hoy jefe de Estado es lo siguiente: "Yo le daba 5 o 6 papers a las 9 de la noche y capaz que se quedaba sin dormir y a las 10 de la mañana del día siguiente veía cosas que yo había visto. Ahora, ¿cuál era el problema en ese momento, no ahora lógicamente? El puente de por qué un economista profesional estudia teoría, que es para tratar de entender mejor lo que pasa en este país "loco", ese puente no lo pudo hacer".

Cuando lo escuchás te quedas repitiendo la aclaración de Broda: "en ese momento"....

# Servicio de telefonía celular y dispositivos

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 25/2024

Apertura: 07/05/2024 - 12 hs.

Contratación de un servicio de comunicaciones de telefonia celular en el ámbito local, nacional e internacional, incluyendo la provisión de dispositivos, para ser aplicados a la flota de Telefonía Móvil Provincial, con destino a la Dirección Provincial de Comunicaciones Dependiente de la Secretaría de Tecnologias para la Gestión del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública. FECHA LIMITE Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Las ofertas serán recepcionadas hasta el día y hora fijado para la apertura de las ofertas, en la Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes, Oficina Pliegos y Aperturas, sita en calle Avenida Presidente illia 1151, Entrepiso dei Centro Administrativo Gubernamental de la ciudad de Santa Fe. FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS: se efectuará el dia 07 de Mayo de 2024 a las 12 horas, en la Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes, Sala de Aperturas, sita en calle Avenida Presidente IIIIa 1151, Pianta Baja del Centro Administrativo Gubernamental de la ciudad de Santa Fe. VALOR TOTAL DEL PLIEGO: \$503.465, discriminado de la siguiente manera: Rengión N.º 1 - Servicio de telefonia celular \$462.725; Rengión N.º 2 - Equipos celulares \$40.740, VALOR TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS: \$2.268, INFORMES: Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes, División Pliegos y Aperturas, Correo Electrónico: gestiondecontrataciones@santafe.gov.ar.

santafe.gob.ar



El Cronista Jueves 25 de abril de 2024



# Finanzas & Mercados

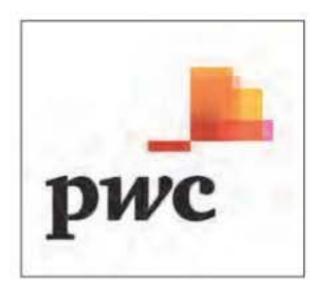

EL DÍA DESPUÉS DE LA MARCHA POR LAS UNIVERSIDADES

# Bancos en NY advierten que la clave ahora pasa por la aprobación del paquete fiscal

Tras caída de 16% del riesgo país en lo que va de abril, inversores necesitan nuevas señales para alzas. Informe del JP Morgan destaca los factores esenciales. Difícil contexto internacional.

\_\_\_ Guillermo Laborda

\_\_\_ glaborda@cronista.com

Tras la multitudinaria marcha del martes por las universidades nacionales, los mercados quedaron sensibilizados por los efectos políticos que pudiera traer aparejados, especialmente en momentos en que se debe tratar en el Congreso el paquete fiscal, el proyecto de ley Bases y la reforma laboral.

El riesgo país acumula una caída de 16% en el mes, cuando sólo restan cuatro ruedas para cerrar abril.

"Existen riesgos al alza para nuestro pronóstico de equilibrio fiscal primario este año, condicionado a la aprobación del proyecto de ley Omnibus 2.0 y el paquete fiscal en el Congreso", advirtió ayer el JP Morgan. Por eso las miradas de los operadores se están centrando en la Cámara de Diputados, donde anoche se estaba por concretar la convocatoria al plenario de comisiones que en teoría hoy debería dictaminar y dar luz verde a los mencionados proyectos. La intención es sesionar en Diputados el lunes 29 y el

martes 30 próximos.

"La caída de los subsidios estuvo impulsada por los aumentos de las tarifas de energía y transporte en el trimestre, pero también por retrasos en los pagos a Cammesa (compañía eléctrica mayorista). Cabe señalar que el gasto corriente fue de u\$s 1300 millones (0,2% del PBI) menor hasta la fecha en términos de efectivo versus

Para el JP Morgan, el equilibrio fiscal depende de la aprobación del proyecto de ley Bases 2.0 y el paquete fiscal.

devengado, si se analiza a nivel de la administración nacional", destacó JP Morgan. Las cuentas fiscales están en la mira y las palabras más repetidas entre analistas son "sostenibilidad fiscal". Según María Moyano Hidalgo, Institucional Sales Trader de Adcap Grupo Financiero, "los cambios de política, como la suspensión de fondos a



El mercado se muda al Congreso, donde se define el paquete fiscal y la capacidad de volver a financiarse.

Cammesa han creado una sensación de malestar entre las generadoras de energía. Estos cambios no sólo han perturbado el flujo de caja operativo sino que también han planteado dudas sobre la estabilidad futura del sector". Hay empresarios del sector que confiesan, preocupados, que desde el Gobierno hay intenciones de aplicar quitas sobre esa deuda.

Otros informes surgidos ayer de Goldman Sachs resaltaban la fuerte caída de la actividad en base al dato del INDEC difundido el martes, aunque menor al esperado sin cambios significativos en las proyecciones de caída del PBI para todo el 2024.

A mediano plazo, la Argentina debería apuntar a contar con un riesgo país de 700-800 puntos y aún más importante, volver a ser sujeto de crédito en los mercados internacionales. En 2025 hay vencimientos de deuda por u\$s 8000 millones a renovar. Lo fiscal, como siempre, manda y por ello hoy la señal desde el plenario de comisiones en Diputados puede ser determinante.

ARCOR RINDE MENOS QUE LA TASA DE LA FED

# Las ON de empresas argentinas, más atractivas que los bonos del Tesoro

\_\_\_ Mariano Gorodisch

\_\_\_ mgorodisch@cronista.com

La inflación en Estados Unidos hizo que el mercado americano descuente menos bajas en las tasas de interés para el 2024. Para los inversores de renta fija es una gran oportunidad para seguir aprovechando las elevadas tasas de interés. Bonos de obligaciones negociables de emisores argentinos con Ley Argentina como Arcor con vencimiento el 22 de noviembre del año que viene rinde 5%,

menos que el 5,05% del TIR de un bono del Tesoro americano a ese vencimiento.

Vista que vence el 10 de julio del año que viene rinde 4,1%, mientras un bono del Tesoro de Estados Unidos a esa fecha rinde 5,1%. Tecpetrol con vencimiento a dos años rinde 5,9%. Esto es solo un 1% más que los bonos del Tesoro americano sin riesgo crediticio con ese mismo vencimiento, o solo 0,15% más que bonos corporativos americanos como el del Citibank, que al 2026 rinden 5.75%.

Otra comparación surge con el bono de Pampa Energía, siempre Ley Argentina, con vencimiento en septiembre 2025 que rinde el 5%, exactamente lo mismo que un bono de la Fed a ese vencimiento.

¿Por qué ocurre esto? "Por el cepo y restricciones aún vigentes que generan estas distorsiones en el mercado. Aún sigue habiendo muchas empresas argentinas que no tienen la posibilidad de llevarse el dinero al exterior para invertirlo y poder acceder a estos papeles, porque los importadores solo pueden invertir en ON Ley Argentina, y porque para las personas físicas que si se pueden llevar el capital, el costo del canje ahora para enviar fondos al exterior es muy elevado, de entre el 4 y el 5%", advierte Daniela Wechselblatt, titular de DW Global Investments.\_\_\_



El BCRA compró otros u\$s 109 millones a través del mercado oficial de cambios

PASARON LOS USS 30.000 MILLONES

# Las reservas del BCRA subieron de nivel, pero se aleja la salida del cepo

El BCRA aprovechó la liquidez del mercado y tomó más divisas para las reservas. Un informe oficial desalentó a los que pronostican un rápido levantamiento de las restricciones cambiarias

Enrique Pizarro

\_\_\_\_ epizarro@cronista.com

Las reservas brutas del Banco Central superaron los u\$s 30.000 millones. Lo hizo tras la compra de u\$s 109 millones en el mercado oficial de cambios, con lo cual acumula u\$s 3129 millones en el mes y u\$s 14.505 millones desde el salto devaluatorio de diciembre.

La compra se dio en una jornada en la que avanzaron las cotizaciones alternativas del dólar. El MEP con GD30 y CCL con Cedear subieron hasta 0,9% para ubicarse en \$ 1015 y \$ 1054, respectivamente. En la plaza informal, el incremento fue de 0,5%, por lo que se negoció en \$ 1015 en la punta de compra y \$ 1035 en la de venta.

Si bien se mantiene el sendero de recuperación de reservas que inició desde la asunción del presidente Javier Milei, aún se encuentran con una abultada cifra negativa, lo que complica los planes oficiales respecto a la salida del cepo cambiario y aleja las fechas previstas.

El Central dio a conocer el estado actual de las reservas internacionales. Al cierre de la semana pasada, las tenencias netas se ubicaban en u\$s 4181 millones negativas, precisó el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, en una presentación que ante inversores en Estados Unidos.

El monto tiene en cuenta los pagos previstos para los próximos doce meses, tal como lo indica el manual del FMI. La cuenta incluye los depósitos del Tesoro para pagos de deuda, por u\$s 2990 millones, y los vencimientos de los Bopreal, por u\$s 1743 millones. Si no se contabilizaran estos dos conceptos, las reservas netas ya serían positivas por u\$s 552 millones.

La cifra revelada por la autoridad monetaria es mucho más negativa de lo que estimaban las principales consultoras del país, que la ubicaban aproximadamente entre u\$s 1500 millones y u\$s 2500 millones negativos, contabilizando los

pagos de deuda en moneda extranjera previstos para los próximos doce meses.

#### SE EXTIENDE EL CEPO?

"Desde una perspectiva histórica, el stock actual de las reservas internacionales netas sigue siendo extremadamente bajo, lo que deja al Banco Central en una situación de vulnerabilidad alta si se pretendiera eliminar el cepo cambiario de manera prematura", señalaron los analistas de Aurum Valores.

En su presentación ante inversores, titulada como "Programa de estabilización de Argentina: avances y perspectivas", Werning mencionó que el objetivo final del Banco Central es tener un tipo de cambio flexible, eliminar las restricciones al acceso al dólar y establecer un esquema de competencia de monedas.

Sin embargo, reconoce que se aprendió de la experiencia de eliminación del cepo cambiario que se hizo a finales de 2015, tras la asunción de Mauricio Macri a la Presidencia. Por lo tanto, ahora se estaría realizando de manera opuesta. Es decir, establecer primero un ancla fiscal y luego desmantelar los controles cambiarios y de capitales.

"Dado que la consolidación fiscal se alcanzaría a fin de año al obtenerse equilibrio financiero, queda abierto el interrogante de si la eliminación a las restricciones cambiarias se postergará más allá del segundo semestre de este año", planteó el equipo de PPI.

Es decir, mientras que gran parte del mercado cree en que la eliminación de las restricciones al acceso a la moneda estadounidense sucederá en algún momento de la segunda mitad de 2024, la presentación del vicepresidente del BCRA sugiere que podría no ocurrir este año y darse durante el primer semestre de 2025.\_\_\_

ACCIONES EN NUEVA YORK CAYERON HASTA 6%

## Se dio vuelta: una toma de ganancias derrumbó a los bonos y los ADR

**Enrique Pizarro** 

\_ epizarro@cronista.com

Los inversores volvieron a tomar ganancias sobre las acciones y bonos soberanos en dólares. La corrección impulsó otro avance sobre el riesgo país, que se ubicó nuevamente por encima de los 1200 puntos básicos.

Las variaciones negativas se dieron en una rueda en la que los principales índices bursátiles de Estados Unidos operaron con volatilidad y luego de la masiva marcha contra el recorte al gasto público que está realizando el Gobierno por el lado de las transferencias a las universidades públicas del país.

Sin embargo, Martín Genero, de Clave Bursátil, desvincula a las protestas sociales de la caída de los activos. Afirma que, tras los repuntes del lunes, desde el punto de vista técnico "las cotizaciones estaban dignas de una toma de ganancias", por lo que muchos inversores decidieron vender, a lo que se suma la debilidad internacional.

El economista Gustavo Ber coincide en que se trata de una corrección y en desestimar el efecto de las manifestaciones. Le asigna mayor importancia a la expectativa que generan en los inversores las negociaciones en el Congreso entre el oficialismo y la oposición por el tratamiento de la Ley Ómnibus.

Segundo Dordoy, analista de research de Inviu, estima que si bien se observó un amplio respaldo y fue interpretado como una advertencia al Gobierno, sólo contribuyó a mantener una "sana corrección" sobre las cotizaciones de los activos que, de todas maneras, debía realizarse debido a las fuertes subas previas.

#### **ACTIVOS EN ROJO**

Las bajas más importantes se dieron en los activos de renta variable. Los ADR argentinos en el mercado estadounidense fueron lideradas por el sector bancarios, que bajas en Macro (-6%), BBVA (-5,8%) y Supervielle (-5,7%). Los únicos avances se registraron en las tecnológicas Despegar (3%) y Mercado Libre (1,4%).

Las acciones argentinas también retrocedieron en el mercado local. El S&P Merval cayó 3,5%, con todo el panel líder en rojo. Los papeles de las entidades financieras encabezaron las subas, con variaciones negativas de entre 5,5% y 4,3% en Supervielle, Macro, BBVA, Byma y Banco de Valores.

Asimismo, las caídas de los títulos de deuda en dólares bajo ley extranjera se dieron a lo largo de toda la curva de vencimiento. Las bajas de los Globales en Estados Unidos llegaron hasta 2,1%, nuevamente lideradas por los que caducan en 2041, mientras el riesgo país avanzó 31 puntos para situarse en 1205 unidades.\_\_\_

INDUSTRIAL

#### LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA FARMACÉUTICA Nº 03/24

LA DROGUERIA INDUSTRIAL FARMACÉUTICA del LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO SOCIEDAD DEL ESTADO (L.I.F. S.E.) convoca a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 03/24 para la "Adquisición de medicamentos esenciales" según especificaciones y pliegos agregados al Legajo LIF Nº 165/24.

-Fecha limite de presentación de ofertas y acto de apertura; jueves 9 de mayo de 2024 a las 9 hs., a través de la platadorma informática "Google Meet", Los interesados podrán presenciar dicho acto ingresando el siguiente link; https://meet.google.com/dzu-dkoq-csf Pliego de bases y condiciones y consultas: sin costo (\$0)

Garantia de mantenimiento de oferta: 5% del monto total de la oferta mediante póliza de caución. Garantía de adjudicación: 10% del monto total adjudicado mediante póliza de caución. Más información en https://lifsantafe.com.ar/contrataciones-dif/

INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Expediente nº s01:0323380/2017. caba, 28/12/20, el director nacional de defensa del con sumidor y arbitraje del consumo dispone: artículo 1º.- impónese sanción de multa de pesos ciento cincuenta mil (\$ 150.000) a la firma banco santander rio s.a., cuit nº 30-50000845-4, con domicilio constituido en san martin 296, piso 3°, de la ciudad autónoma de buenos aires, por infracción al artículo 46 de la ley nº 24.240 y sus modificatorias, por incumplimiento del acuerdo suscripto con el denunciante, mencionado en el expediente del visto, homologado el 12 de diciembre de 2017, y conforme a los considerandos de la presente disposición

LOS MERCADOS SE LO PROPONEN A LA CNV

# Impulsan que futuros plazos fijos digitales puedan negociarse en la Bolsa de Comercio



El martes próximo entran en vigencia los Certificados Electrónicos para Depósitos e Inversiones a Plazo

Buscan darles liquidez en el mercado y daría ventaja al tenedor de hacerse de los fondos antes del vencimiento. Un certificado UVA a 180 días podría venderse al día siguiente. Simpatía del Gobierno

\_\_\_ Mariano Gorodisch

\_\_ mgorodisch@cronista.com

El martes próximo entrarán en vigencia los certificados electrónicos para depósitos e inversiones a plazo fijo (Cedip), que serán fraccionables y transferibles, según una demorada normativa del Banco Central que ahora se ejecutará. Ya antes de su vigencia, la Cá-

mara de Agentes de Bolsa se puso en campaña con la Comisión Nacional de Valores (CNV) para poder instrumentar un esquema de listado, cotización y comercialización en el mercado, dada sus particularidades.

El instrumento "le daría la ventaja al tenedor del plazo fijo de poder hacerse del dinero en el momento que lo necesita", reveló a *El Cronista* el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi.

"Esto sumaría toda la masa de plazos fijos al mercado de capitales, lo cual sería una movida importante: que los plazos fijos, siendo digitales, puedan comprar y venderse a través de la Bolsa", advirtió uno de los directivos del mercado al tanto de esta iniciativa.

Detalla que todo ese volu-

men de plazos fijos comercializándose en el mercado generaría mucho volumen para operar. Sucedería algo similar a lo de hoy con los cheques garantizados o avalados. Los compradores podrían ser fondos comunes de inversión, inversores corporativos y hasta individuos, que, de prosperar, podrían constituir un plazo fijo UVA a 180 días a través de su Home Banking, llevarlo al día siguiente a su Alyc y venderlo

"Le daría la ventaja al tenedor del plazo fijo de hacerse del dinero en el momento que lo necesita", revela Adelmo Gabbi

Esto sumaría a toda la masa de plazos fijos al mercado de capitales, lo cual sería una movida importante

por Byma.

Sería ideal en caso de arrepentirse por alguna contingencia
o volatilidad del dólar, para hacerse del efectivo en caso de necesitarlo urgente, y no tener que
esperar hasta la fecha del vencimiento. Por ahora ha sido especificado moneda para la operatoria, tampoco si puede hacerse con plazos fijos en dólares,
o qué tipo de ajuste, por ejemplo,
si será únicamente para certificados tradicionales o incluirá a
los ajustados por inflación.

"Hay que empezar a recorrer el espinel. Ver con los mercados. Ellos lo ven con buenos ojos. Sería un muy buen producto para el mercado", reveló el presidente de una entidad que sigue de cerca la cuestión.

Cuando el sector privado consultó a funcionarios del Gobierno, les dijeron que, conceptualmente, como producto, les parecía interesante. Todavía no se sabe en qué mercados operará, aunque la lógica sería que esté tanto en Byma como en el Mercado Argentino de Valores (MAV), el que más se beneficiaría como mercado. Falta todavía que salga el marco normativo para ponerlo en práctica, ya que por ahora se encuentra en estado de análisis.

En el MAV consideran que esta es una excelente iniciativa para el desarrollo del país y del mercado de capitales, y desde el MAV se encuentran trabajando y estudiando el producto.

Según pudo averiguar El Cronista en el gabinete económico, el tema aún no llegó a la CNV: "Hay que estudiarlo, pero en principio lo veo favorable", dijo un encumbrado miembro del equipo que encabeza Luis Caputo.

Por lo pronto, estos Cedip correrán en la infraestructura del cheque electrónico, dentro de la red de Coelsa, la cámara compensadora que hoy procesa las transferencias entre bille-

La ventaja de este plazo fijo es que es electrónico, incluso es fraccionable, por lo cual se podría negociar una fracción de un plazo fijo: seria como un bono o una acción, que se la manda al comitente del inversor.

Además, los Cedip pueden transferirse electrónicamente, con cambios de titularidad para la cancelación de obligaciones y la negociación en mercados de valores. La ventaja de estos plazos fijos es que pueden fraccionarse en partes más pequeñas, lo que permite inversiones de menor monto y una mayor liquidez.

RANKING DE VISITAS

## De Chase a Amex, cuales son los mejores bancos on line y digital de los EE.UU.

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

Un nuevo estudio ha revelado los bancos digitales más populares en EE. UU., con el Chase Bank encabezando la lista, coincidentemente con su lugar en el ranking nacional norteamericano. El estudio, de la empresa de desarrollo de software Vention, utilizó una herramienta Google Keyword Planner para identificar los bancos digitales y on line más buscados en EE. UU., tanto a nivel nacional como regional por estado, revelando las mejores opciones.

 Banco Chase. Es el banco en línea más popular a nivel nacional en los EE.UU., con un promedio de 3.788.233 búsquedas mensuales durante el último año, 929.575 búsquedas más que cualquier otro banco del estudio. Según una investigación de 2023, Chase Bank es ahora el banco más grande de los EE.UU. en términos de activos totales. Ofrece una variedad de opciones de banca en línea, incluida su útil aplicación, lo que lo convierte en uno de los bancos en línea más convenientes. Además de sus herramientas de banca digital, Chase Bank tiene más de 4700 sucursales físicas.

 Banco Wells Fargo. El tercer banco de los EE.UU. por activos, recibió un promedio de 2.858.658 búsquedas mensuales. Wells Fargo Bank, es otra opción popular para quienes desean administrar su dinero mientras viajan.

3. Banco de América. Ocupa el tercer lugar entre los más populares, con un promedio de 2.824.593 búsquedas mensuales durante el último año. El banco ofrece excelentes servicios bancarios en línea, incluido Erica AI, un asistente financiero virtual considerado el más avanzado y ampliamente disponible de su tipo.

 Banco Capital Obtiene un promedio de 2.209.222 búsquedas mensuales.

5. American Express. Con 1.304.489 búsquedas mensuales, ya es extremadamente popular por sus servicios de tarjetas de crédito, que ofrecen excelentes puntos y esquemas de bonificación. Y también se ha transformado como una opción para la banca en línea nacional.

## Señales contractivas de la Fed y toma de ganancias de inversores empujan a Wall Street a un mercado bajista

Julián Yosovitch

.jyosovitch@cronista.com

Tras fuertes subas en 2023 y el primer trimestre de este año, los tres principales índices accionarios en Wall Street están en abril en un proceso bajista, con mermas de entre 5% y 7% desde sus máximos históricos. Las bajas llegan tras una recalibración de expectativas sobre el indicio de baja de tasas de la Fed. En ese escenario, hay acciones que cayeron más del 20% y entraron en un mercado bajista. Según los analistas algunas podrían ser una oportunidad de compra.

El recorte actual se dio luego de que las acciones hayan alcanzado máximos históricos y que finalicen el primer trimestre del año con una ganancia de más del 10%. Esta suba vino luego de un avance del 11% en promedio en el último trimestre del 2023, por lo que la merma actual podría ser interpretada como una incipiente toma de ganancias.

El ajuste se potenció a partir de datos económicos muy positivos en EE.UU. que provocaron una postergación en el inicio de baja de tasas de la Fed. Esto generó un sell off en los bonos del Tesoro de EE.UU. y provocó un contagio sobre las acciones.

Una de las acciones emblemáticas es Tesla, que rebotó ayer 11% tras la presentación de su balance. Pero previo a este salto, su acción había caído 53% desde sus máximos históricos.

Otra acción del sector tecnológico líder que muestra una caída abultada es Apple, con una pérdida del 16% desde sus máximos, así como Paypal, que baja 76% desde el techo de 2021.

Las acciones del gigante de aviación, Boeing, muestran una merma del 36% desde sus máximos recientes. Papeles de consumo masivo como Nike y Starbucks bajan 46% y 30% desde sus máximos históricos respectivamente.

Mauro Natalucci, analista de Rava Bursátil, explicó que las declaraciones de la Fed, sumadas a una nueva temporada de balances y al contexto geopolítico, fueron drivers importantes para impulsar las bajas.

"Vemos oportunidades en Apple (AAPL). Si bien el caso puntual de Apple se vio atravesado por algunos problemas propios de la empresa, creemos que a largo plazo sigue siendo una gran alternativa. Por el contrario, Nike (NKE) es una buena oportunidad de corto plazo, pero los números y las proyecciones del negocio no son las mejores si se piensa en un mediano o largo plazo", afirmó.



#### CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS

La Presidente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Clara Muzzio, convoca a las siguientes Audiencias Públicas bajo la modalidad mixta:

FECHA: 28 de mayo de 2024

LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú Nº 160 y mediante la plataforma digital de la

Legislatura.

13:00 horas

Con el objeto de que los interesados expresen las opiniones que consideren pertinentes con relación a la Ley inicial publicada en publicada en el BOCBA Nº 6770 del 14 de diciembre de 2023, referente al Expediente Nº 2311-D-2023 por la cual: Se impone el nombre "Vilma de León" a la Escuela Nº 24 del D.E. Nº19, sita en la calle José Barros Pazos en el barrio de Villa Soldati, comuna 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/04/2024 Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/05/2024 a las 13:00 hs.

14:00horas

Con el objeto de que los interesados expresen las opiniones que consideren pertinentes con relación a la Ley inicial publicada en publicada en el BOCBA Nº 6770 del 14 de diciembre de 2023, referente al Expediente Nº 2342-J-2023 por la cual: Se denomina "La Esquina de la Infancia" a la Escuela Infantil N° 11 del Distrito Escolar N° 19, sita en la calle Martinez Castro N° 3185 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/04/2024

Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/05/2024 a las 14:00 hs.

15:00 horas

Con el objeto de que los interesados expresen las opiniones que consideren pertinentes con relación a la Ley inicial publicada en publicada en el BOCBA Nº 6770 del 14 de diciembre de 2023, referente al Expediente Nº 2348-J-2023 por la cual: Se denomina "Paseo Ucrania" al paseo aledaño al monumento a Taras Shevchenko, ubicado dentro de la Plazoleta General José Antonio Páez, entre las calles Av. Pres. Pedro Montt, John Fitzgerald Kennedy, Av. Iraola y Av. del Libertador, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18. Sección: 21. Manzana 125, Parcela: 0.

Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/04/2024

Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/05/2024 a las 15:00 hs.

16:00 horas

Con el objeto de que los interesados expresen las opiniones que consideren pertinentes con relación a la Ley inicial publicada en publicada en el BOCBA Nº 6770 del 14 de diciembre de 2023, referente al Expediente Nº 2526-P-2023 por la cual: Se impone el nombre "Miguel B. Sánchez" a la Escuela de Educación Media Nº 3 del Distrito Escolar Nº 10, sita en Miguel Sánchez 1050 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/04/2024

Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/05/2024 a las 16:00 hs.

17:00 horas

Con el objeto de que los interesados expresen las opiniones que consideren pertinentes con relación a la Ley inicial publicada en publicada en el BOCBA Nº 6770 del 14 de diciembre de 2023, referente al Expediente Nº 2407-D-2023 por la cual: Art. 1º Objeto. Esta Ley tiene por objeto contribuir al fortalecimiento de la memoria del barrio de Villa Luro, mediante la señalización del sitio donde fuera emplazado originariamente "El Fortín de Villa Luro", el estadio del Club Atlético Vélez Sarsfield. Art. 2°. Señalización. A fin de dar cumplimiento con el artículo precedente, se dispone la colocación de un monolito con una placa conmemorativa, en la vereda de la calle Basualdo altura 460, sitio donde antaño, se encontraba el ingreso al estadio. Art. 3º.- Disposición y Características. La señalización se llevará a cabo mediante la construcción y disposición de un monolito, de acuerdo a las especificaciones indicadas en el Anexo I. La leyenda conmemorativa de la placa expresará lo siguiente: "(ESCUDO DE LA LEGISLATURA) LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. En este lugar funcionó el estadio de fútbol del Club Atlético Vélez Sarsfield, conocido popularmente como el "El Fortín de Villa Luro". A cien años de su inauguración, las Juntas Comunales de las Comunas 9 y 10 de esta Ciudad y vecinos del barrio de Villa Luro, reconocen este sitio como un lugar emblemático de la historia e identidad barrial. 1924 - 16 de marzo - 2024" (Ver texto completo y Anexo I de la Ley Inicial en el BOCBA Nº 6770 del 14 de diciembre de 2023 referente al Expte. Nº 2407-D-2023).

Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/04/2024

Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/05/2024 a las 17:00 hs.

Inscripción de Participantes: A través del sitio web participacion legislatura gob ar al cual puede accederse a través del sitio oficial de la Legislatura de la Ciudad. Asimismo podrán inscribirse personalmente en la DG. De Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en Perú 160, Primer Piso, Oficina 110, teléfono (011) 4338-3151 de 10 a 17 hs. Es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica personalmente en la oficina antes mencionada. La presentación de documentación vinculada con la inscripción, junto con toda pregunta o manifestación por escrito, podrá hacerse personalmente ante el organismo de implementación o a través de medios telemáticos, por medio de un correo electrónico dirigido a pciudadana@legislatura.gob.ar.

Público en General: Las Audiencias se realizarán en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú Nº 160, y a su vez, serán transmitidas en vivo a través del canal oficial de la Legislatura de la plataforma www.youtube.com: www. youtube.com/legisCABA o www.youtube.com/LegisCABA2.

Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: En el sitio web participacion legislatura gob ar. Alternativamente, se podrá solicitar una copia digital por correo electrónico, debiendo enviarse tal solicitud a pciudadana@legislatura.gob.ar. Asimismo, el expediente estará disponible en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú Nº 160. Informes: DG. de Gestión y Participación Ciudadana: pciudadana@legislatura.gob.ar o al teléfono (011) 4338-3151 de 10 a 17

Autoridades de la Audiencia: La presidente de la Legislatura, o quien se designe conforme lo dispone el Art. 11° de la Ley N° 6, (texto consolidado por Ley Nº 6.588) modificada por la Ley Nº 6.629.

Jueves 25 de abril de 2024 | El Cronista

# Negocios



#### Copa volará más a Buenos Aires

La panameña conectará cinco veces por día (31 vuelos a la semana) a los aeropuertos de Ezeiza y Tocumen. Este nuevo servicio comenzará el 18 de septiembre.

SON LOS DESEMBOLSOS COMPROMETIDOS TRAS LAS SUBAS DE TARIFAS

# Las distribuidoras de gas sumarán más de \$ 74.000 millones en inversiones



Las obras de las nueve distribuidoras de gas están enfocadas en mejorar el servicio, modernizar y dar confiabilidad y seguridad a los ductos

Las nueve concesionarias del servicio en el país presentaron las obras a realizar en lo que resta del año, después de que el Gobierno autorizó los nuevos cuadros tarifarios, con ajustes del 350%

\_\_\_ Ignacio Ortiz

\_\_ iortiz@cronista.com

Las empresas que tienen a su cargo la distribución del gas natural por redes en todo el país anunciaron el desarrollo de inversiones para el período mayodiciembre de este año en procura de fortalecer los servicios que prestan en las distintas regiones del país.

Las empresas nucleadas en la Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas) presentaron al Ente Nacional Regulador del gas (Enargas) sus planes de inversión para los ocho meses que restan de 2024, por un monto total de \$74.110 millones.

Las inversiones permitirán mejorar la infraestructura de la red gasífera, en materia de confiabilidad y la seguridad, y las empresas se podrán fondear para los desembolsos a partir de lo dispuesto en la reciente actualización tarifaria.

El Gobierno autorizó a partir del 1 de abril un aumento en las tarifas de distribución, en torno al 350%, lo que se suma a lo referido a transporte el aumento del gas a boca de pozo (Pist) y la Habrá obras de mejoras y cambio de ductos, innovación tecnológica e incorporación de nuevos usuarios

El aumento de tarifas permitirá recuperar inversiones demoradas por el congelamiento de los últimos años quita de subsidios para los sectores no alcanzados por la tarifa social o los de ingresos bajos y medios.

Las actualizaciones de los cuadros tarifarios quedaron suspendidos en el segundo semestre de 2023 en el contexto de la campaña electoral, tras un proceso de aumentos que avanzaba muy por debajo de la inflación, y con un fuerte atraso acumulado por más de dos años de congelamiento en el marco de la emergencia dictada durante la pandemia de Covid-21.

Las inversiones varían según la dimensión, la cantidad de instalaciones y de clientes de cada compañía. Pero el detalle de los compromisos de inversión es, en el caso de Metrogas, de \$ 19.590 millones; Grupo Naturgy (BAN y Gasnor), de \$ 18.950 millones; y, en el de Grupo Camuzzi (Gas Pampeana y Gas del Sur), \$ 17.930 millones. También se dieron a conocer los planes de inversión de Grupo Ecogas (Distribuidoras del Centro y Cuyana), por \$ 11.540 millones; Litoral Gas, por \$ 4930 millones; y Gasnea, por \$ 1170 millones.

De acuerdo a lo comunicado al organismo regulador, entre las principales obras planificadas, destacan la renovación de ramales y gasoductos, la renovación de redes y servicios, y el mantenimiento de los niveles óptimos de protección catódica de las cañerías.

También, habrá inversiones en innovación tecnológica destinada a mejorar la atención a los clientes y la adquisición de medidores para la incorporación de nuevos usuarios del servicio público, entre otras.

En Adigas, se destacó que las obras serán posibles a partir de la actualización tarifaria puesta en vigencia el 1 de abril, en tanto Gobierno y empresas deberán avanzar en la discusión de una revisión tarifaria integral para los próximos cinco años.

"Constituyen una muy significativa inyección de recursos destinada a mejorar la infraestructura gasífera, priorizando la seguridad de la red, su confiabilidad y la calidad de servicio", aseguraron.

De esta manera, el aumento tarifario tiene su correlato en la recuperación de las inversiones, sustancialmente disminuidos durante los años de congelamiento tarifario.

A partir del 1 de abril, el gobierno dispuso mediante la Resolución 41, un nuevo cuadro tarifario para usuarios de gas natural por red y se dispuso el nuevo esquema de quita de subsidios en el sector. Hasta enero cada usuario de gas pagaba apenas el 18% de la tarifa según la Secretaría de Energía

Las empresas distribuidoras prestan el servicio en las nueve concesiones en las que se divide el país, y llegan a más de 9,1 millones de hogares a través de una red de 169.000 kilómetros de redes que alcanzan a más de 1000 localidades.....

Negocios 19

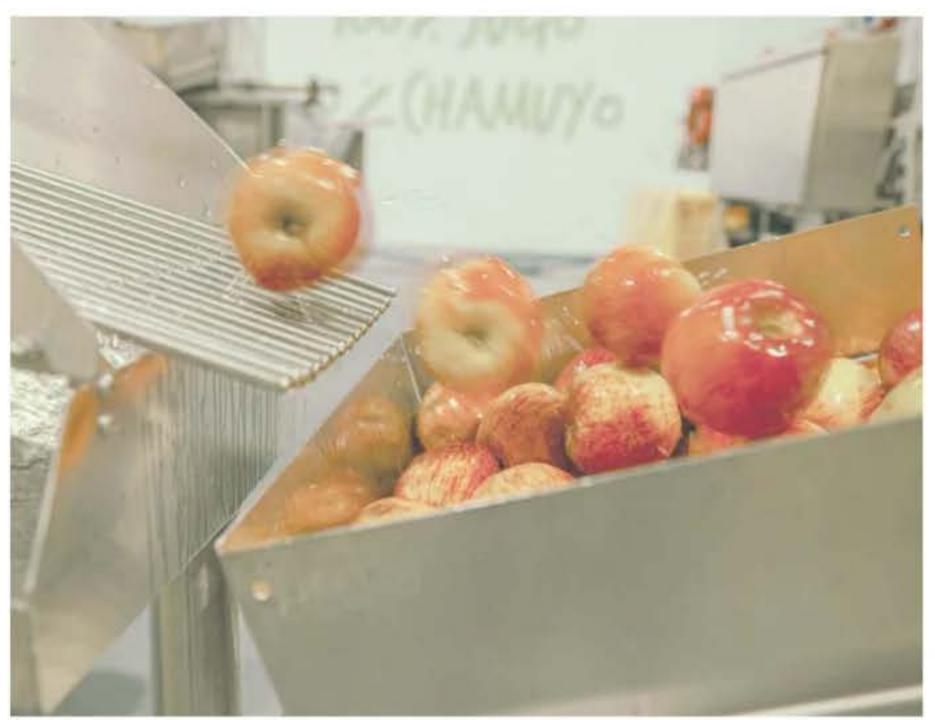

La compañía exporta el 85% de su producción y tiene más de 100 clientes en 23 países

EN UNA FECHA CLAVE PARA LA INDUSTRIA

# Moño Azul, en alerta por bloqueo que impide las exportaciones

La zona del Alto Valle, en Neuquén y Rio Negro, está paralizada por paros en las principales plantas de frutas frescas. Qué pasa con los envíos a otro países, en una época clave para el sector

\_\_\_\_ Belén Fernández

\_\_ bfernandez@cronista.com

El grupo dueño de la reconocida marca de manzanas y frutas frescas, Moño Azul, ve peligrar su negocio de exportación por un bloqueo sindical que pone en jaque sus ventas al exterior en una fecha clave para la industria.

La marca pertenece, desde 2018, a Grupo Prima un gigante en el negocio de la fruta fresca y el mayor exportador de la región. "El martes comenzaron los paros en las plantas de fruta fresca de toda la región del Alto Valle. En nuestro caso afecta de lleno a la exportación del producto, porque estamos en pleno proceso con los buques en el puerto. Desde el martes no dejan que los camiones salgan con los despachos", sostuvo Nicolás Sánchez, CEO de Grupo Prima.

Desde hace más de 20 años Grupo Prima llega a más de 100 clientes del exterior en 23 países y exporta el 85% de lo que produce. Además, de Moño Azul, su marca emblema, la compañía está integrada por las firmas Patagonian Fruit Trade, Lago Verde, Biopatagonia, Kiwi del Atlántico Sur, Green Gold y Establecimiento Curundú. Tiene como actividad principal la producción, acondicionamiento, empaque y comercialización, tanto a nivel internacional como en el mercado doméstico, de frutas frescas, peras, manzanas y kiwis de producción convencional y orgánica.

Actualmente la compañía tiene más de 1400 hectáreas productivas de peras y manzanas en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén y más de 200 hectáreas de kiwis en Sierra de los Padres en la provincia de Buenos Aires. En total, comercializa más de 100.000 toneladas de fruta fresca por alrededor de u\$s 100 millones al año.

"El conflicto comenzó por un reclamo salarial. En nuestra planta en Villa Regina gran parte del personal se presentó igual a trabajar, pero preocupa porque afecta a la industria en general", dijo Sánchez, hijo de Hugo Sánchez, fundador de la empresa, al ser consultado por El Cronista.

"Confiamos en que se resuelva pronto. De no ser así nuestras exportaciones se verán complicadas", sentenció.

El salto de Grupo Prima se dio en 2018 cuando compró Moño Azul, que estaba al borde la quiebra.

En aquel entonces el Grupo Prima se quedó con los activos más importantes de la empresa que incluyeron un complejo de empaque y frigorífico, ubicado en Vista Alegre, y otro complejo en Villa Regina junto con alrededor de 700 hectáreas frutícolas en producción y otras 350 listas para implantar.

El Sindicato de la Fruta de Neuquén y Río Negro reclama una recomposición salarial. En este marco desde este martes, las diferentes plantas de la región tuvieron paros por turnos y bloqueos que impidieron que los camiones trasladen la fruta.

"En febrero y marzo dimos ajustes de sueldos del 16% cada mes, pero desde el gremio aseguran que no tienen incrementos desde hace cinco meses, lo cual es falso", explicó Sánchez.

"La acción es totalmente desmedida. Confiamos en que no va a continuar en el tiempo. Estamos en una etapa de negociación y diálogo", agregó.

"Los compañeros decidieron estar en asamblea permanente y parar las plantas hasta que haya solución a este conflicto", dijeron fuentes del sindicato a los medios locales. Además, agregaron, que "de no prosperar un entendimiento con los empresarios para poder mejorar los salarios del sector se pondrán a consideración nuevas acciones".....

LA PLAGA AFECTA A LAS EXPORTACIONES DE MAÍZ

## Le autorizan a Syngenta la venta de productos contra la chicharrita

\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

Syngenta anunció que consiguió la aprobación para dos insecticidas que podrían controlar la chicharrita en la Argentina. Se trata de una plaga que, si bien está presente hace 30 años en el país, actualmente se encuentra en altas proporciones en el centro de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos y que, entre otros efectos, causa el achaparramiento del maíz.

De hecho, a causa de la enfermedad que esta transmite a los cultivos, la Bolsa de Cereales de Córdoba estimó que esta campaña se perdieron 6 millones de toneladas de maíz, lo que equivale a aproximadamente u\$s 1130 millones. La provincia es la principal productora del cereal a nivel nacional y este año buscaba duplicar su producción.

En este contexto, Syngenta presentó Verdavis y Fortenza, dos insecticidas -uno de uso foliar y el otro para tratamiento de semillas-, destinados al control poblacional de chicharrita del maíz.

"La chicharrita del maíz es una plaga conocida en el norte del país, que esta campaña se presentó con gran intensidad en esa región, y también se expandió en la zona centro. Su manejo resulta clave para garantizar una producción eficiente y evitar daños económicos", dijo Nicolás Gennaro, director de Marketing de Protección de Cultivos de Syngenta para América latina.

Si bien la plaga está presente en la Argentina desde hace más de 30 años -sobre todo, en el norte-, fueron varias las causas que provocaron que se intensifique su presencia en el campo argentino: disminución de las heladas, altas temperaturas en verano y escalonamiento de fechas de siembra, entre otras.

Esto provocó que la plaga se expandiera a otras zonas productoras de alimentos de la Argentina. Ahora, localidades del centro del país -centro de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos- que, antes, no tenían esta problemática, acusan que, en promedio, hay unas 360.000 hectáreas afectadas por la chicharrita.

En este contexto, en su último Panorama Agrícola Semanal (PAS), la Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo su proyección de cosecha de maíz de 56,5 millones de toneladas a 54 millones para 2024.

En 2023, las exportaciones de

Ya se perdieron 6 millones de toneladas de maíz, lo que equivale a aproximadamente u\$s 1130 millones

maíz aportaron u\$s 6409 millones, según datos de la Bolsa de Cereales de Rosario. Esto significó una caída del 33% si se compara con el año anterior. Para 2024, se esperan exportaciones por u\$s 7820 millones.

El agente causal del achaparramiento del maíz es el Spiroplasma, enfermedad causada por la chicharrita dalbulus maidis, un insecto de 3 a 4 milímetros de longitud. El impacto de la plaga afecta a la fisiología de la planta, es decir, que se dificulta la llegada de nutrientes y asimilados a las espigas e impacta en el llenado de los granos.



Hay unas 360000 hectáreas afectadas por la chicharrita

ES EL SEGUNDO MERCADO EN RELEVANCIA PARA EL VINO ARGENTINO

# Bodegas se enfocan en los Estados Unidos para frenar la caída exportaciones



El enólogo Alejandro Vigil fue elegido por segundo año consecutivo como presidente de Wines Of Argentina (WofA)

Wines of Argentina, la entidad que promueve al sector en el exterior, renovó autoridades. Este año, concentrará sus campañas y acciones en la recuperación de ventas a ese destino clave

Belén Fernández

\_ bfernandez@cronista.com

En busca de recuperar mercados perdidos en el exterior, las bodegas argentinas se enfocan en los Estados Unidos, principal productor y consumidor de vino en el mundo.

Es que los números preocupan. La Argentina exportó en los tres primeros meses de 2024 43,1 millones de litros de vino, un 12,2% menos que en igual periodo del año anterior, según datos del Instituto Nacional Vitivinícola (INV). La mayor caída se refleja en los vinos ya

Según el Observatorio vino a los Estados Unidos por u\$s 220,27 millones en 2022

en el exterior 196,8 millones de litros de vino, un 25,7% menos que el año anterior

Vitivinícola, se exportó

En 2023, el país vendió

terreno año tras año en los mercados externos. En 2023, el país exportó 196,8 millones de litros de vino, un 25,7% menos que en 2022, según los datos de INV. En el sector, explican que gran parte de ese mercado queda en manos de Chile.

El vino argentino representa el 2,5% en el mundo; Chile tiene el 6% del share del mercado. Esto se explica, principalmente, por los tratados de libre comercio que tiene firmados el país veci-

Para los bodegueros, 2024 es el tercer año consecutivo de caída. En 2022, la baja fue del 21%. Los pronósticos de una mejor cosecha no parecen cambiar la tendencia. Por eso, su preocupación por empezar a revertir la tendencia.

"Entre los principales highlights del año, se prevé una edición específica para los Estados Unidos del programa 'Zoom in Argentina'. implementado en 2023 para América latina, diseñado para que sommeliers, comunicadores del vino y wine influencers de los Estados Unidos visiten la Argentina", explicó Wofa sobre su estrategia.

En ese sentido, Marcos Jofré, CEO de Trivento, la marca de vino argentino más vendida en el exterior, resaltó a este diario que el objetivo de la etiqueta, del grupo chileno Concha y Toro, es incrementar un 30% de volúmenes en exportaciones a los Estados Unidos.

embotellados. De ese total, 32

millones (74,3%) son vinos

fraccionados (una baja del

Argentina (WofA), la entidad

responsable de la promoción del

vino argentino en el mundo, renovó sus autoridades y trazó

un objetivo claro para este año:

posicionar a las bodegas en ese

país del norte, que consume

más de 35 millones de hectoli-

Unidos son el segundo mercado

más importante después del

Reino Unido, según los registros

del Sistema Estadístico de In-

formación de Datos de Comercio

Exterior (Invex) que toma como

actualizados del Observatorio

Vitivinícola argentino-, el país

exportó vinos fraccionados a los

Estados Unidos por u\$s 220,27

millones. Esto indica que 29 de

cada 100 litros que vende la Ar-

puesto en potenciar el posicio-

namiento del vino argentino en

los mercados clave para el pro-

ducto nacional, especialmente,

los Estados Unidos, que cerró

2023 con u\$s 170 millones ex-

portados y 38, 6 millones de li-

tros para la categoría de vino

fraccionado tranquilo y espu-

moso", explicó Wofa, en un co-

Los vinos argentinos pierden

municado.

"El foco de las acciones estará

gentina van hacia ese destino.

En todo 2022 -los datos más

referencia la base del INV.

Para la Argentina, los Estados

tros de vino al año.

En este contexto, Wines of

15,2%).

"El foco está puesta hace rato en este mercado. Ya en 2023 aumentamos la presencia del White Malbec en los Estados Unidos. Hoy, tenemos un vino para otro tipo de oportunidades y para otro tipo de consumo", indicó Jofré. El vino blanco es uno de los favoritos de los estadounidenses.

En este contexto, WofA celebró una asamblea general ordinaria para elegir a la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas de la organización.

Una vez más Alejandro Vigil resultó electo como presidente de WofA, iniciando de este modo su segundo mandato consecutivo, acompañado por Claudia Piedrahita, CEO de Casarena Bodegas y Viñedos, en calidad de vicepresidenta.

"Vamos a seguir trabajando junto a la nueva Comisión para hacer frente a los desafíos que la industria tiene por delante. A la coyuntura macro de Argentina se suman otras variables, como la necesidad de revertir la caída del consumo global y buscar alternativas frente a los nuevos hábitos de consumo", sostuvo Vigil.\_\_\_

#### CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a los accionistas de PATAGONIA BROKER S.A., reprogramada para el día 16 de mayo de 2024 a las 14:30 horas, en las instalaciones de la sociedad sitas en Alberdi 298 de la ciudad de Trelew, Chubut; a fin de tratar el siguiente Orden del Dia:

- 1- Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
- Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, notas y anexos, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora en relación al ejercicio Nro. 21 finalizado el 31 de diciembre de 2023.
- 3- Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, referida al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 y de su remuneración.
- 4- Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
- 5- Designación de Director Titular y tratamiento de su remuneración.
- 6- Consideración de Donaciones y Colaboraciones realizadas en 2023. Notas: Será de aplicación el Art. 238 de la Ley General de Sociedades en su parrafo segundo, razón por la cual se deberá comunicar en forma escri-
- ta la concurrencia a asamblea, tres días antes de la misma. De acuerdo al Art. 237 de la Ley General de Sociedades y al Art. 10 del Estatuto Social, las Asambleas en Segunda convocatoria se celebrarán
- una hora después de fracasada la primera

El Cronista Jueves 25 de abril de 2024

# Info Technology



#### X se convertirá en billetera virtual Desde la empresa X de Elon

Musk, antes llamada Twitter, anunciaron que pronto incorporarán un "monedero" dentro de su app. Servirá para almacenar dinero y hacer pagos



Los expertos en genética acompañan a los pacientes en estudios que abarcan diversas áreas médicas

ANÁLISIS DE ADN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA OPTIMIZAR LA SALUD

# Estudios genéticos y tecnología se unen para prevenir enfermedades

Además de analizar el ADN, la startup Genix considera el contexto clínico y personal del paciente, lo que permite una interpretación más precisa y significativa de los resultados

\_\_ Carolina Lamberti

\_\_ clamberti@cronista.com

Entre los edificios clásicos del barrio de Recoleta irrumpe una fachada de 4 pisos que, ya por su cartel iluminado, con letras grisáceas en imprenta, da cuenta de algo nuevo y moderno. Su interior lo confirma, ya que cuando se abren, sus puertas revelan un salón extenso, con paredes blancas y onduladas que pueden recordar a la famosa obra arquitectónica La Pedrera de Antoni Gaudí, como también a un capítulo de Black Mirror.

Se trata de Genix, el primer Centro de Genómica Preventiva de la Argentina que propone una experiencia integral para los pacientes. Lejos de limitarse a un test genético como aquellos que se pusieron de moda últimamente, Genix despliega tecnología de vanguardia, asesoramiento profesional y un contexto clínico para alcanzar un abordaje 360.

Los expertos en genética que conforman al equipo brindan asesoramiento personalizado y acompañamiento a lo largo de todo el proceso, para que los La startup Genix despliega tecnología médica de vanguardia y asesoramiento para lograr un abordaje 360

Se espera que la conciencia sobre la importancia de la genética para la salud se expanda en el país pacientes puedan prevenir enfermedades y mejorar su salud.

"Hoy, el acceso a la genética está restringido a un médico que te pide hacer un estudio para saber lo que tenés o a un simple test con limitaciones. Nosotros venimos a poner sobre la mesa el acceso a la genética de una forma médica, donde se entiende qué esperás y querés de cada examen, y donde explorás todo lo que componen tus genes", aseguró Juan Rosenfeld, presidente de la empresa.

#### EL RECORRIDO DEL PACIENTE

Sean personas sanas, con alguna patología o antecedentes, cualquiera interesada en aprender más sobre su salud y cómo mejorarla a través de la genética puede beneficiarse de Genix. "La gente sabe que puede estudiarse a sí misma; pero no el alcance y la profundidad con la

que pueden hacerlo", comentó a El Cronista Miriam Flomembaum, CEO de la firma.

El proceso parte de una consulta donde se plantean los objetivos y se discuten los programas disponibles. Las áreas son extensas: genómica preventiva, genética clínica, genética pediátrica, cardiología, oncología, neurología, ginecología, fertilidad, nutrigenética, deportología, inmunología, dermatología y farmacogenómica.

Desde balanzas que brindan información detallada sobre la composición y distribución corporal hasta dermatoscopios que utilizan inteligencia artificial para ayudar a los médicos a medir con mayor precisión las anomalías en la piel, los estudios de Genix incorporan tecnología de punta, importada y sin precedentes en Argentina.

El centro toma en serio la protección de datos de los pacientes, por lo que crearon un sistema para mantener la trazabilidad de las muestras y ocultar identidades: "Las muestras se realizan acá, en Genix, salen al laboratorio y vuelven en anonimato; sin nombre y apellido. Esto permite que, en un posible caso de hackeo, los ciberdelincuentes no sepan a quiénes les corresponden", aseguró Rosenfeld.

#### **COSTOS DE GENIX**

Los costos del servicio no son algo menor, aunque el presidente de la empresa planteó que en el contexto actual, el tratamiento se presenta como una medida de prevención rentable a largo plazo; ya que permite identificar riesgos para la salud en una etapa temprana, cuando son menos costosos de tratar.

Los precios parten de los u\$s 800 y se elevan hasta los u\$s 4.000 en el caso del examen más completo. "Queremos hacerlo lo más accesible posible para la gente; lo estamos evaluando. Pero no estamos dispuestos a relegar la calidad a nivel de confidencialidad y tecnología para lograrlo", agregó Rosenfeld.

En Genix reconocen el desafío comercial que implica establecer estos precios, pero confían en que podrán equilibrarlo
mediante un aumento en el número de pacientes a medida que
la conciencia sobre la importancia de la genética para la salud se expanda en la Argentina.
Así, más personas comprenderán los beneficios que un enfoque preventivo basado en la
genética puede aportar a su
bienestar y calidad de vida...

# Mundo & Financial Times



#### Dura advertencia de TikTok

"No nos iremos a ninguna parte", dijo Shou Zi Chew, CEO de la empresa, después de que Joe Biden promulgara una ley que da a ByteDance 270 días para desprenderse de los activos de TikTok en EE.UU.

FUERTE REACCIÓN DE RUSIA

# Estados Unidos refuerza a Ucrania con el envío de armamento por u\$s 1000 millones

El presidente Joe Biden dijo que "hay que actuar rápido" mientras las tropas ucranianas se debilitan en el frente de combate. El paquete de ayuda también incluye asistencia a Israel y Taiwán

\_\_ Felicia Schwartz

\_\_\_ James Politi

El presidente Joe Biden firmó el miércoles un esperado proyecto de ley de ayuda exterior por u\$s 95.000 millones, lo que desencadenó una iniciativa del Pentágono para enviar rápidamente a Kiev armamento valuado en u\$s 1000 millones procedente de los arsenales estadounidenses, incluidos los muy necesarios interceptores de defensa aérea y proyectiles de artillería.

El ejército estadounidense había almacenado de antemano gran parte del armamento, que también incluye vehículos blindados y armas antitanque, para poder enviarlo rápidamente a las tropas ucranianas en el frente, que han estado luchando para defenderse de los ataques rusos desde que se agotó la ayuda estadounidense a principios de este año.

"Me estoy asegurando de que los envíos comiencen de inmediato", dijo Biden en la Casa Blanca. "Tenemos que movernos rápido".

El paquete firmado por Biden, que incluye casi u\$s 61.000 millones en ayuda militar para Kiev, supone un giro importante para la política sobre Ucrania de Washington, después de que un pequeño grupo de republicanos leales al expresidente Donald Trump hubiera bloqueado la ayuda durante meses.

Los fieles a Trump habían prometido destituir a Mike Johnson, presidente republicano de la Cámara de Representantes, si permitía una votación sobre el proyecto de ley. Pero Johnson desafió a los rebeldes de su partido el fin de semana, y sus esfuerzos por destituirlo fracasaron.

Biden dijo que la aprobación del proyecto de ley -a pesar de los meses de retraso- era una señal de que seguía existiendo un consenso político sobre los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.

"No nos alejamos de nuestros aliados, estamos con ellos", dijo Biden. "No dejamos que ganen los tiranos, nos oponemos a ellos. No nos limitamos a observar cómo se desarrollan los acontecimientos mundiales, les damos forma".

Añadió: "Eso es lo que significa ser la 'nación indispensable'. Eso es lo que significa ser la superpotencia mundial y la principal democracia del mundo".

El nuevo paquete de ayuda del Pentágono incluye misiles antiaéreos Stinger, cartuchos de artillería de 155 mm, vehículos de combate de infantería Bradley, misiles TOW, Javelins y otras armas y municiones, según el Pentágono.

"Nos va a llevar algún tiempo salir del pozo creado por los seis meses de retraso antes de que el Congreso aprobara el [paquete de ayuda]", declaró el asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan, añadiendo que los u\$s 1000 millones en nuevo armamento estadounidense eran clave para empezar a llenar esas brechas.

Volodímir Zelensky, el presidente ucraniano, dijo que había discutido con Biden el paquete de u\$s 1000 millones durante una llamada el lunes.

"En los últimos días, hemos estado trabajando activamente en todos los niveles con nuestros amigos estadounidenses para incluir en este paquete los tipos exactos de armas que necesitan nuestros guerreros", declaró Zelensky.

El Kremlin denunció inmediatamente la medida estadounidense, y Anatoly Antonov, embajador de Rusia en EE.UU., afirmó que la ayuda



El proyecto de ley estuvo demorado en el Congreso por aliados de Trump. BLOOMBERG

La asistencia del Pentágono incluye misiles antiaéreos, vehículos de combate, misiles TOW y Javelins

El Congreso también adjuntó una disposición para que el grupo chino ByteDance, se desprenda de TikTok en EE.UU. militar occidental a Ucrania "será quemada por las fuerzas armadas de Rusia".

En un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Antonov añadió: "La ayuda estadounidense no salvará a Zelensky. Las nuevas armas serán destruidas. Y las tareas y objetivos de la [invasión] se cumplirán".

Además de la ayuda a Ucrania, el paquete de u\$s 95.000
millones también incluye asistencia a Israel y Taiwán. El
Congreso adjuntó una disposición que exige al grupo chino
ByteDance, matriz de TikTok,
que se desprenda de la popular
app de video.

TikTok dijo que presentaría un recurso legal contra lo que describió como una "ley inconstitucional" que equivalía a una "prohibición" que "devastaría a siete millones de empresas y silenciaría a 170 millones de estadounidenses".

"Creemos que los hechos y la

ley están claramente de nuestro lado, y al final prevaleceremos. El hecho es que hemos invertido miles de millones de dólares para mantener la seguridad de los datos estadounidenses y nuestra plataforma libre de influencias y manipulaciones externas", afirmó TikTok.

Biden y sus asesores de más alto nivel han venido lanzando advertencias cada vez más graves sobre las implicaciones de la falta de ayuda a Ucrania, y el lapso en la financiación en lo que va de año ya ha provocado reveses en el campo de batalla.

"Si no hubiéramos dado un paso adelante, sólo Dios sabe lo que le ocurriría a la unidad de la OTAN", dijo Biden. Añadió que si el líder ruso Vladimir Putin "triunfa en Ucrania, el siguiente movimiento de las fuerzas rusas podría muy bien ser un ataque directo contra un aliado de la OTAN" y EE.UU. "no tendría más remedio que acudir en su ayuda".\_\_\_

CRISIS EN EL GOBIERNO IBÉRICO

## España: Sánchez analiza renunciar por una denuncia de corrupción contra su esposa

El presidente del Gobierno español anunció que seguirá con sus tareas oficiales pero canceló su agenda pública "unos días" para "decidir qué camino tomar"

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

"Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor", escribió el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una carta pública.

Más temprano, un tribunal de Madrid abrió una investigación preliminar sobre si su esposa, Begoña Gómez, cometió un delito de tráfico de influencias y corrupción en los nego-

cios. Sánchez dijo que sigue creyendo en la Justicia de su país, "a pesar de todo".

Informó que continuará con sus tareas en el Gobierno pero cancelará su agenda pública "unos días" para "decidir qué camino tomar". Además, anunció que el lunes 29 de abril hablará con los medios para dar a conocer su decisión.

Respecto a su esposa, Sánchez dijo en la carta que "Begoña defenderá su honorabilidad y colaborará con la Justicia en todo lo que se la requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia, como inexistentes".

Además aprovechó para acusar a la oposición, el Partido



Sánchez dijo que la Justicia de su país "a pesar de todo". BLOOMBERG

Popular y Vox: "Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose. Se trata de una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire, para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa", escribió.

"No me sorprende la sobreactuación del Sr. Feijóo y el Sr. Abascal. En este atropello tan grave como burdo, ambos son

colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias", agregó.

El tribunal no dio más detalles ya que el caso está bajo secreto de sumario y es preliminar. Sólo dijo que se inició a raíz de una denuncia presentada por el grupo de lucha contra la corrupción Manos Limpias, el mismo que denunció a la in-

fanta Cristina, la hermana del Rey Felipe VI, y cuyo líder está vinculado a la extrema derecha.

La organización afirma que Gómez utilizó su influencia como esposa del presidente del Gobierno para conseguir sponsors para un máster universitario que ella dirigía.

Manos Limpias utilizó un instrumento jurídico español único conocido como 'acusación popular' para presentar denuncias penales contra terceros. Los jueces pueden decidir si dan curso o no a tales denuncias y no todas las acusaciones han derivado en casos judiciales.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, afirmó: "Utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar y para injuriar a la presidencia del Gobierno". El Partido Popular, líder de la oposición, le pidió explicaciones a Sánchez.

En España, políticos de todas las tendencias se han acusan entre sí junto con miembros de sus familias y asociados de corrupción y ha habido algunos escándalos de alto perfil que resultaron en condenas.

De hecho, Sánchez llegó al poder en 2018 cuando el anterior Gobierno conservador perdió una moción de censura a raíz de un escándalo de corrupción.\_







SUSCRIBITE



ноч

IIN MÁX

MAÑANA

17°

MÁX O1° SÁBADO

14°

MÁX 20°



## **B** Lado B

# La venta de propiedades en CABA tuvo su mejor trimestre en seis años



El mercado de compra-venta se recupera como consecuencia de la derogación de la Ley de Alquileres, que volvió a atraer a los inversores que buscan una renta

Según el Colegio de Escribanos porteño, entre enero y marzo, hubo 7494 escrituras, un 16% más que en igual periodo de 2023

\_\_\_ El Cronista \_\_\_ Buenos Aires

Imercado inmobiliario, poco a poco, muestra signos de recuperación. La compra y venta de propiedades terminó el primer trimestre con los mejores registros de los últimos seis años.

Según el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, la compraventa de inmuebles subió en marzo un 18,3% respecto a un año atrás, al sumar 3499 registros. El monto total de las transacciones realizadas ascendió un 347%, con \$ 300.553 millones. En operaciones, además, se trata de un 53,6% más que en febrero.

"Si analizamos el volumen del trimestre, es el mejor de los últimos seis años y se condice con las variaciones que venimos observando y es un dato alentaHasta marzo solo se hicieron 106 escrituras con crédito y el trimestre finalizó solo con 254 operaciones con hipoteca, según el Colegio de Escribanos porteño dor. De hecho, hay un crecimiento del 16% respecto al mismo período del año pasado", explicó al dar a conocer los números, Jorge De Bártolo, presidente del Colegio de Escribanos. En el primer trimestre, se firmaron 7494 actos, contra 6460 de un año antes.

Hay dos factores que, desde el sector, explican la recuperación. El primero tiene que ver con la derogación, por decreto en diciembre, de la Ley de Alquileres, que atrajo nuevamente a los inversores que compran propiedades para la renta. "Hoy, los contratos se están haciendo libremente entre las partes. En general son por dos años con actualizaciones bimestrales o trimestrales según el IPC lo que genera que los inversores vuelvan a ver al mercado locativo atractivo", explicó Marta Liotto, dueña de la inmobiliaria homónima y ex presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios porteño (Cucicba).

El otro punto clave es el comportamiento de los precios de las propiedades en venta en la Ciudad de Buenos Aires. Ya alcanzaron su piso histórico y, en los últimos meses, comenzaron a recuperar, aunque paulatinamente, su valor.

En ese sentido, en un solo mes, el precio del metro cuadrado (m2) para la venta registrado en enero y febrero en la Ciudad de Buenos Aires tuvo un incremento, sobre todo, en las unidades más grandes, de más del 7% en dólares.

"Las subas registradas en enero fueron del 1,7%, 3,2 %, 2% y 7,3% con relación a diciembre del año pasado, para los departamentos usados de uno, dos, tres y cuatro ambientes, respectivamente", indicó un informe de Reporte Inmobiliario.

Si bien en el primer trimestre del año se ve una recuperación del mercado inmobiliario, en el sector, afirman que los créditos hipotecarios serán claves para reactivar al sector y aseguran que, poco a poco, se comienza a ver oferta, sobre todo, en las entidades privadas.

El monto medio de las escrituras en marzo, según el Colegio de Escribanos, fue de u\$s 98.758 de acuerdo al tipo de cambio oficial. Bajó 11,3% comparado al ticket promedio del año pasado. Hoy los compradores se inclinan por unidades chicas, por la falta de créditos.

Sólo se hicieron 106 escrituras con crédito y el trimestre finalizó con apenas 254 operaciones con hipoteca.

"Insistimos con la capacidad de recuperación que tendría el mercado inmobiliario si vuelve el crédito hipotecario: la última vez que hubo un estímulo a las familias, el nivel de compraventas era el doble de lo que tenemos hoy (casi 15.000 en 2018 versus 7500 en 2024). Por eso, remarcamos que préstamos de esta índole son virtuosos", finalizó De Bártolo.